

San José, Costa Rica JUEVES 12 de setiembre del 2024 ¢650 www.nacion.com El reto de la vejez
En el 2050 la cuarta parte de
la población costarricense
estará constituida por adultos
mayores. El país no está
preparado para eso. P. 25



Inversión representa 1,18% del PIB, la cifra más baja desde 2006 P. 20

# Gobierno presupuesta para 2025 menor gasto en obras en 19 años

#### Infraestructuras

Prevé destinar ¢620.000 millones, ¢35.000 millones menos que 2024

#### Escenario más crítico

Inversión podría ser menor, pues lo previsto nunca se ejecuta del todo

#### Impacto en ciudadanos

Economistas temen efectos en calidad de vida y competitividad



Imponente en las alturas, Kendall Waston puso a festejar al cuadro morado ante Pérez Zeledón. La alegría duró poco, porque el cuadre generaleño logró en los minutos finales el 2 a 2. MAYELA LÓPEZ

RESPUESTA DA LUZ VERDE A DIPUTADOS PARA AVANZAR EN CAMBIO A ART. 32 DE CONSTITUCIÓN P. 5

# Sala IV avala reforma que permite la extradición de costarricenses

Solo los tribunales podrían autorizarla a ciudadanos requeridos por narcotráfico o terrorismo

# Chaves admite 'desorden' en

Gandoca, no la

responsabilidad

Evade aludir hechos
en su mandato, como

ENCUESTA DEL CIEP P. 6

'desaparición' de 92 ha de humedal o tala

#### Presidente mantiene 54% de respaldo a su gestión

65% considera que inseguridad empeoró y 70% desconfía de que dé una solución

PREDECÍAN HASTA 23 P. 12

#### Baja cantidad de huracanes desconcierta a científicos

Este mes es siempre crítico, pero solo hay uno; esta calma no se ve desde 1968

### Puerta de vidrio se revienta y provoca cortaduras a menor en escuela

Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

La Sala Constitucional dio al Ministerio de Educación Pública (MEP) un plazo de 12 meses para construir la nueva Escuela El Peje, en Buenos Aires de Puntarenas. En este centro educativo, un alumno resultó con lesiones luego de que una de las puertas se reventara debido al mal estado del edificio.

De acuerdo con la información aportada por la parte recurrente al tribunal constitucional, la Cruz Roja debió atender la emergencia pues "debido al deterioro de las instalaciones, una de las puertas de vidrio del aula de informática se reventó, ocasionando cortaduras y lesiones a un estudiante que estaba recibiendo clases".

En la sentencia se describió que el centro de estudios "se encuentra en condiciones estructurales deplorables" y que la obra gris se desvanece a pedazos. Sobre este centro de cinco aulas pesa una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.

Los afectados indicaron, además, que la instalación eléctrica ha presentado cuatro cortocircuitos. La situación es tan grave que el Cuerpo de Bomberos ha levantado informes en los cuales determinó que es urgente que se reemplace la instalación eléctrica, pues existe un altísimo riesgo de incendio.

Proyecto sin avances. Según la Sala Constitucional, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), adscrita al MEP,

**Buey embiste** 

vehículo en Tibás



Debido al estado "deplorable" de la Escuela El Peje, en la zona sur, la Sala IV ordenó construir un nuevo inmueble. TOMADA DE FACEBOOK

inició un procedimiento interno mediante el cual se aprobó la construcción del nuevo centro educativo; sin embargo, "el proceso se encuentra relegado y no existen avances ni se atienden las gestiones presentadas por la Dirección del centro educativo ni la Supervisión del Circuito 02, cuando se plantean consultas al respecto".

Debido a todo lo expuesto, la Sala IV ordenó a Lourdes Sáurez Barboza, directora de la DIE, y a Gabriel Emilio Mora Monge, director regional de Grande de Térraba, o a quienes ocupen sus puestos, que giren las directrices necesarias y que gestionen lo correspondiente para que, en el plazo máximo de 12 meses, a partir de la notificación de la sentencia, se realice la construcción de la Escuela El Peje.

"Dicho inmueble deberá garantizar el derecho a salud y un ambiente sano y adecuado para la educación de los estudiantes de ese centro educati-

vo", dice la resolución de los magistrados constitucionales.

Además, mientras se toman las decisiones definitivas, los funcionarios del MEP deberán adoptar y ejecutar inmediatamente las medidas necesarias de carácter provisional que permitan la continuidad y el desarrollo de las lecciones y demás actividades educativas, agrega la sentencia.

Seguimiento de Salud. Asimismo, el director del Área Recto-

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

ra de Salud de Buenos Aires. Randall Bejarano, deberá, en un plazo máximo de 15 días a partir de la notificación de la sentencia, girar las órdenes sanitarias pertinentes para proteger la vida, integridad física y salud de los menores de edad que asisten actualmente a la escuela, así como del personal docente y administrativo.

El funcionario también deberá darle seguimiento continuo y permanente al cumplimiento de las órdenes. ■

HACE 50 AÑOS, 12 DE SETIEMBRE DE 1974

#### Se investiga 'banco' de placas robadas

Redacción. Un buey embistió un vehículo tipo rural y dejó en este un saldo de destrozos estimados en la suma de ¢2.500. El vehículo salía de una planta industrial en Colima de Tibás y se vio frente a un cornúpeta callejero. Trató de espantarlo con el pito para que le dejara la vía libre, pero lo único que consiguió fue hacerle enfurecer, porque el semoviente le metió un cacho por un foco y lo destrozó. Luego, la emprendió con el otro foco, que también destrozó, y le propinó una patada al radiador.

Redacción. Aproximadamente 10 denuncias por robos de automóviles y motocicletas fueron puestas en la Dirección General de Detectives durante los últimos tres días. Las autoridades de investigación mostraron alarma por la frecuencia de estos sucesos, que ellos no habían visto en mucho tiempo. Al parecer, los delitos se relacionan con el robo de placas, que afecta varios vehículos extranjeros y nacionales a diario. Se sospecha que se está creando un "banco" de placas robadas.



Este modelo de refrigeradora, marca Sears-Coldspot, costaba ¢3.726 en el año 1974. LN

#### Hallados restos fósiles de ballena

Bogotá. Un cazador de apellido Mena descubrió los restos fósiles de una ballena que habría vivido hace unos 10 o 20 millones de años, según cálculos de H. D. Caro, experto del Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas. Los restos fueron hallados en una región cercana al municipio de Riosucio, en el departamento de Choco, en la costa pacífica colombiana. Caro señaló que se trata de una vértebra de ballena fósil de gran tamaño, que apareció por primera vez en la era terciaria.

> El papel de este periódico procede

certificados según

de bosques

normas de gestión forestal

#### Pronóstico del tiempo

#### Nubosidad y Iluvias

Se prevé nubosidad matutina con Iluvias costeras en el Pacífico. Por la tarde, se presentarían aguaceros con tormenta en esta región, así como en el Valle Central, zona norte y Caribe.



| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIE |
|------------|----------|-------|----------|-----|
| Duntana    | 03:21 AM | 2,5   | 09:51 AM | 7,0 |
| Puntarena: | 04:19 PM | 2,17  | 10:40 PM | 6,4 |
| Golfito    | 03:18 AM | 2,99  | 09:39 AM | 7,2 |
| Gointo     | 04:11 PM | 2,53  | 10:32 PM | 6,9 |
| 0          | 03:22 AM | 3,54  | 09:43 AM | 7,6 |
| Quepos     | 04:19 PM | 3,15  | 10:37 PM | 7,1 |
| Golfo de   | 03:28 AM | 2,72  | 09:50 AM | 7,0 |
| Papagayo   | 04:18 PM | 2,43  | 10:31 PM | 6,5 |
| Limón      | 02:17 AM | -0,25 | 07:42 AM | 0,1 |
| Limon      |          |       | 06:47 PM | 1,1 |

#### CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm

Apdo. postal: 10138-1000 San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás.

400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710

e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados v domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118

e-mail: publicidad@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717 WhatsApp: 6478-2411

> Editado por Grupo Nación GN, S.A. Derechos reservados



Efemérides SALE: 05:26 a.m. SE PONE: 05:38 p.m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

# EL PAÍS

www.nacion.com Esteban Oviedo. editor de Política eoviedo@nacion.com

-> Presidente omitió referirse a hechos ocurridos durante su gobierno

# Chaves admite 'desorden' en Gandoca, pero evade toda responsabilidad

> No citó tala de árboles ni negativa a firmar decreto para recuperar fincas en manos privadas

#### **Natasha Cambronero**

natasha.cambronero@nacion.com

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, admitió este miércoles que existe un "desorden" en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, pero evadió responsabilidad por hechos ocurridos durante su administración.

Entre esos hechos pueden mencionarse el otorgamiento de un permiso de tala de árboles y la negativa a firmar un decreto para recuperar fincas que pasaron a manos privadas mediante una ley declarada inconstitucional.

"El desorden que hay en Gandoca-Manzanillo vino de una ley mal pensada en el año 2014, firmada por Laura Chinchilla", argumentó Chaves un día después de que la Sala IV declaró que el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, incumplió una sentencia del 2019 que le ordena delimitar y reincorporar al menos 188 hectáreas de bosques al refugio, el cual está ubicado en el cantón de Talamanca.

Sin embargo, el mandatario no mencionó que, en abril pasado, funcionarios del Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac) emitieron un permiso, aparentemente ilegal, para talar árboles en dos fincas a nombre de la sociedad anónima Playa Manzanillo, cuyo representante legal es el empresario Allan Pacheco.

92 hectáreas menos. Tampoco señaló que, en mayo anterior, el Sinac "desapareció" casi 92 hectáreas de humedales en un informe sobre la delimitación de estas áreas protegidas en la zona marítimo-terrestre (ZMT) del litoral de Talamanca.

De igual forma, el mandatario no citó que, en torno al permiso de tala, la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrieron una investigación por los supuestos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.



El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa este miércoles. CAPTURA DE PANTALLA

Indagación de Fiscalía. Asimismo, Chaves obvió que la Fiscalía General lo investiga a él y a Tattenbach por un presunto delito de tráfico de influencias, debido las fiestas celebradas por altos jerarcas del gobierno y personal de Casa Presidencial en una propiedad de la familia de Pacheco Dent, en Barva de Heredia.

No se refirió tampoco a que, en ese mismo expediente (N.° 24-000041-0033-PE), el Ministerio Público indaga las visitas que Pacheco Dent realizó a Casa Presidencial desde junio del 2022, tan solo un mes después de que su gobierno entró en funciones.

Incluso, cuando David Chavarría, periodista del programa radiofónico Interferencia, intentó preguntarle sobre las visitas que el empresario realizó a Zapote, durante el primer cuatrimestre de este año (en el mismo plazo que se tramitó el supuesto permiso de tala ilegal en el Sinac, según dio a conocer este martes el medio digital CRHoy.com), el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, lo interrumpió y le quitaron el micrófono para que no hiciera la consulta.

Propuesta engavetada. Chaves tampoco mencionó que fue el ministro Franz Tattenbach quien engavetó una propuesta de decreto para recuperar 231,8 hectáreas de terrenos de Gandoca-Manzanillo que pasaron indebidamente a manos privadas.

Ese decreto era parte de las acciones necesarias para acatar la orden de la Sala IV que el gobierno están incumpliendo.

En esta administración, además, el 25 de junio, la actual directora del Area de Conservación La Amistad Caribe, del Sinac, Maylin Mora Arias, negó que la Sala IV hubiese ordenado delimitar ese refugio de vida silvestre, algo que los magistrados desmintieron un día después y quedó confirmado con la resolución emitida este martes 10 de setiembre.

Asimismo, tres peritajes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que las dos fincas de Pacheco Dent están cubiertas en un 85% por humedales y que, al menos 4,6 hectáreas, contienen bosque.

Esas dos características hacían imposible que el Sinac otorgara una autorización para talar bajo la modalidad

'LEY MAL PENSADA

EL DESORDEN QUE HAY EN GANDOCA-MANZANILLO VINO DE UNA LEY MAL PENSADA EN EL AÑO 2014, FIRMADA POR LAURA CHINCHILLA".

#### Rodrigo Chaves

Mandatario

de inventario forestal, en la cual se requiere que no exista bosque.

Oficio para reducir área. Finalmente. Chaves tampoco se refirió al oficio que emitió el ministro Tattenbach para reducir el área de uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica por la Convención Internacional sobre Humedales, Ramsar, justo en el sitio que abarca Gandoca-Manzanillo, donde se localizan las dos fincas del empresario Pacheco Dent.

Asimismo, no mencionó que Jacklyn Rivera Wong, exdirectora del Programa de Humedales del Sinac, fue removida del cargo cuatro días después de negarse a acatar esa instrucción del jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía. ■

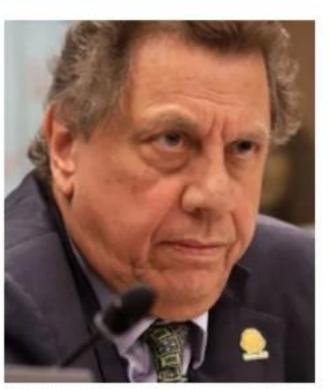

Franz Tattenbach compareció ante los diputados el 6 de agosto anterior. RAFAEL PACHECO

#### Tattenbach niega haber recibido oficio de Rivera

#### Juan Fernando Lara S.

ilara@nacion.com

El ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach Capra, negó este miércoles haber recibido un oficio de Jacklyn Rivera Wong, a quien separó de la Dirección del Programa de Humedales del Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac) cuatro días después de que ella se negara a recortar el área de Gandoca-Manzanillo, uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica bajo la Convención Internacional de Humedales Ramsar.

En el documento al que se hace referencia, Rivera explicó las razones por las cuales no era legal y técnicamente posible atender el pedido del jerarca. Tattenbach alega que a él no le llegó esa respuesta.

"Obviamente, no puedo remover a alguien por un oficio que no recibí, que no se me ha contestado, lo tuve hasta hoy al mediodía (miércoles). Lo encontré buscando en todos los servidores porque no estaba copiado en la lista", declaró Tattenbach en conferencia de prensa, en Zapote.

No obstante, el documento Sinac-SE-IRT-168-2024, emitido por la funcionaria el 23 de agosto anterior, consignaba en la última página que iba con copia a Tattenbach.

Este escrito iba dirigido a David Chavarría Morales, director ejecutivo a. i. del Sinac, en respuesta a otro oficio que el ministro había enviado tres días antes, el 20 de agosto.

Se trató del DM-679-2024, en el cual Tattenbach ordenó actualizar "de manera inmediata" el mapa en la plataforma de Ramsar para homologarlo con el mapa del Sinac que redujo el Refugio Gandoca-Manzanillo.

→ PASA A LA PÁGINA 4

Sin embargo, Rivera se opuso y, cuatro días más tarde, fue separada del cargo.

A las 3:28 p. m. de ayer, el Minae emitió un comunicado de prensa, en el cual adujo que ni la institución ni el despacho del ministro recibieron copia o notificación del oficio, según un supuesto análisis de datos del Departamento de Informática de la institución.

Rivera, quien el pasado 27 de agosto fue trasladada por tiempo indefinido a la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), respondió que técnicamente no era posible cumplir de inmediato con la solicitud del ministro por varias razones.

La experta explicó que no era viable atender el pedido porque en el 2015 se intentó modificar el mapa, pero de forma incorrecta y sin cumplir con el procedimiento establecido. Incluso, la Secretaría de Ramsar devolvió la modificación a Costa Rica para las respectivas "correcciones".

#### JUSTIFICACIÓN

OBVIAMENTE, NO
PUEDO REMOVER A
ALGUIEN POR UN OFICIO
QUE NO RECIBÍ, QUE NO
SE ME HA CONTESTADO,
LO TUVE HASTA HOY AL
MEDIODÍA (MIÉRCOLES). LO
ENCONTRÉ BUSCANDO EN
TODOS LOS SERVIDORES
PORQUE NO ESTABA
COPIADO EN LA LISTA".

#### Franz Tattenbach

Ministro de Ambiente

Subrayó que la Convención Ramsar sobre los humedales, suscrita por Costa Rica en 1991, prevalece sobre cualquier legislación nacional, incluida la Ley 9223. Esta última norma desafectó 188 hectáreas de bosques y humedales del Refugio Gandoca-Manzanillo para pasarlas a manos privadas.

Además, destacó que la Sala IV declaró inconstitucional la Ley 9223, por lo que la exclusión solicitada ya no tenía validez.

Ese hecho quedó confirmado el martes, cuando los magistrados constitucionales declararon que el ministro Tattenbach ha incumplido esa sentencia y le reiteraron la orden de acatarla.

"No sería correcto comunicar a la Convención dicha información, ya que la Sala Constitucional emitió la resolución N.º 12745 en julio del 2019", argumentó Jacklyn Rivera Wong en el oficio dirigido al director ejecutivo a. i. del Sinac, con copia al ministro Franz Tattenbach.



Jacklyn Rivera fue separada de la dirección del Programa Nacional de Humedales. LN





Según manifestó el presidente Rodrigo Chaves, el exministro Luis Amador habría incluido a la exjerarca de Salud, Joselyn Chacón, dentro de su proyecto político. COMPOSICIÓN DE GN

JOSELYN CHACÓN PARTICIPA EN LA CONVERSACIÓN, ASEGURÓ

### Exministra interviene en audios de Amador, sostiene mandatario

> 'Hablan de un partido político y de conversaciones con PUSC', dijo

#### Roger Bolaños V.

roger.bolanos@nacion.com

El presidente Rodrigo Chaves afirmó ayer que su exjefa de campaña y exministra de Salud, Joselyn Chacón, es una de las personas que interviene en los audios de Luis Amador, exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), divulgados por una televisora.

"Los audios son posteriores al despido (ocurrido en marzo pasado), me parece, y deben ser posteriores porque es una conversación con doña Joselyn Chacón y otro señor que no conozco su voz, hablando de un partido político y de sus conversaciones con el PUSC; yo no sabía de esos audios", dijo el gobernante.

Solo en una de las grabaciones se escucha la voz de una mujer. Ella pregunta a Amador cómo avanza su idea para presentar un proyecto de referéndum antes de que lo hiciera el mandatario, y de esta forma afectar su popularidad.

Al respecto, el extitular del MOPT le responde que envió una propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a través de una intermediaria. "¿Y será que sí, que lo hace?", le cuestionó la

mujer. Él indicó que no obtuvo respuesta de Arias.

Finalmente, la exministra dijo que no debían "darle mucho chance", ya que "entre más esté el jaguar y el referéndum más alta está su imagen (la de Chaves)".

En la misma, el exministro comentó su idea de "torear" a Chaves, de manera que pudieran declararlo "mentalmente inestable", a fin de lograr que el Congreso lo remueva del cargo.

La Nación intentó contactar telefónicamente a Chacón para conocer su opinión respecto a las declaraciones de Chaves; sin embargo, no atendió las llamadas. Se le dejó un mensaje de WhatsApp. Ella renunció al cargo en febrero del 2023.

Por su parte, Amador manifestó anteayer que no reconoce la legitimidad de los audios.

Al respecto, Chaves apuntó que el exministro es un hipócrita por decir que la grabación de Trivisión está fuera de contexto y negar la legitimidad de los audios dos días después de "salir huyendo" del país para no comparecer ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, en donde fue convocado para referirse a la contratación de la reparación en la pista del aeropuerto de Liberia. Para el mandatario, el exministro no puede negar que esa es su voz.

El nombre de "Joselyn" también se menciona en otro de los audios, en una conversación entre Amador y otro hombre, aunque estos no detallan si se trata de la exjerarca de Salud.

La conversación se inicia cuando un hombre le dice a Amador que "Joselyn" le habló del "tema de Castaing".

"Ahí me dijo Joselyn el tema de Castaing, el tema para traer gente de seguridad, verdad; Joselyn me dijo que lo contactara, pero hasta qué punto es importante contactar gente porque se darían cuenta de que Joselyn, vos, yo y Alan estamos juntos trabajando", expuso el individuo.

El exresponsable del MOPT respondió que consiguiera el contacto de "Castaing" pero que no lo contactara todavía, ya que era necesario terminar de rellenar otras áreas temáticas de su propuesta política.

"Lo pensamos con cuidado antes de entrarle, para ver el mejor momento", manifestó el exjerarca.

A esto, su interlocutor le respondió: "Sí, porque no sé Joselyn cuál es la estrategia que está utilizando para meter así gente desde ya, porque prácticamente meter a otra persona da pie a que todo mundo se dé cuenta de que estoy con vos; hasta qué punto es importante saber que estoy con vos, o mantenerlo muy secreto".

INICIALMENTE, SE POSTULARON 14

#### 3 candidatos disputaron gerencia general del BN

Gustavo Ortega

gustavo.ortega@nacion.com

La terna final para la elección del gerente general del Banco Nacional (BN) quedó conformada por una candidata interna y dos aspirantes externos.

El proceso se inició el pasado 30 de julio, cuando la Junta Directiva aprobó el perfil del puesto.

La firma Doris Peters & Asociados, contratada mediante licitación, estuvo a cargo del concurso, que se abrió el 21 de agosto, según detalló la entidad bancaria.

La recepción de solicitudes concluyó el 24 de agosto anterior, periodo en el que se recibieron 14 ofertas.

La terna final incluyó a Rosaysella Ulloa Villalobos, funcionaria del Banco desde 1992, y a los candidatos externos Gerardo Ulloa Castro, gerente general de Multibank en Panamá, según su perfil de LinkedIn, y Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), de acuerdo con la información presentada en su oferta, refirió el Banco.

En el caso de Ulloa Castro, también trabajó como director general adjunto en el área de Banca Comercial del BN, entre el 2010 y el 2016.

En los resultados del concurso, Ulloa Villalobos ocupó



El proceso se inició el pasado 30 de julio, cuando la Directiva aprobó el perfil del puesto para gerente general del BN. RAFAEL PACHECO

el primer lugar entre los evaluados al cumplir con el perfil del cargo y todos los requisitos legales y normativos establecidos para el puesto, señaló el Nacional mediante un comunicado de prensa emitido el pasado 3 de setiembre. La Secretaría de la Junta Directiva del BN confirmó que la elección de Ulloa fue "unánime y en firme".

La funcionaria asumió el puesto gerencial de manera interina tras la renuncia de Bernardo Alfaro en diciembre.

DIPUTADOS CALIFICAN DE 'IRRESPONSABLE' AL GOBIERNO POR PERMITIR HUECO EN PRESUPUESTO DEL 2025

# Ministro reconoce déficit de ¢10.000 millones en fondos para cárceles

Rubros como luz, alimentación y agua se verían afectados por el faltante

Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, advirtió este miércoles de que empezará el 2025 con un déficit de ¢10.000 millones en el presupuesto para cubrir la operación de las cárceles, a pesar de que se espera un mayor crecimiento de la población privada de libertad.

Ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el jerarca declaró que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se comprometió a inyectar los recursos restantes por medio de presupuestos extraordinarios.

El pasado 30 de agosto, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves presentó su plan de gastos del 2025, el cual incluye recursos por ¢203.606 millones para el Ministerio de Justicia y Paz.

No obstante, Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta del foro legislativo, cuestionó por qué había montos más bajos que en el 2024 en varias subpartidas.

Por ejemplo, para la compra de alimentos y bebidas, se incluyeron ¢10.082 millones menos; y para el pago de agua y alcantarillado, el monto es inferior en ¢2.195 millones. Asimismo, hay diferencias negativas de ¢673 millones y ¢492 millones en los rubros de energía eléctrica y vestuarios.

Al respecto, Campos manifestó que su cartera elaboró el presupuesto con base en el PRESUPUESTO 2025

#### Recortes sensibles

Rubros operativos del sistema penitenciario registran caídas importantes en plan de gastos del Ministerio de Justicia y Paz.

| GASTO DEVENGADO<br>2023 | PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>HASTA AGOSTO 2024             | PRESUPUESTO 2025                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.861.129.832          | 16.498.954.609                                          | 6.416.603.301                                                                                                                               |
| 3.862.885799            | 443.216.133                                             | 2.200.146.454                                                                                                                               |
| 1.851.823.591           | 1.899.030.554                                           | 1.225.140.144                                                                                                                               |
| 664.982.788             | 899.743.167                                             | 407.439.858                                                                                                                                 |
|                         | 2023<br>14.861.129.832<br>3.862.885799<br>1.851.823.591 | 2023     HASTA AGOSTO 2024       14.861.129.832     16.498.954.609       3.862.885799     443.216.133       1.851.823.591     1.899.030.554 |

FUENTE: EXPEDIENTE 24.535, PRESUPUESTO NACIONAL 2025.



Gerald Campos, ministro de Justicia, dijo que su cartera elaboró el presupuesto con base en el monto dado por Hacienda. RAFAEL PACHECO

monto que le suministró Hacienda y que, efectivamente, habrá faltantes en las áreas mencionadas por Ramírez.

"Lo que me dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, es que hay un compromiso en el primer movimiento extraordinario para inyectar recursos, porque con lo que nos dan para el sistema penitenciario – tómese en cuenta que está sujeto a la regla fiscal– tenemos que hacer la distribución hasta donde nos alcance con

el monto que este año nos giró Hacienda", declaró el jerarca de Justicia.

Crítica. Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (FA), calificó de irresponsabilidad de parte de la cartera de Hacienda que se presupuestaran montos más bajos en rubros enfocados en garantizar la operatividad del sistema penitenciario.

Igualmente, el legislador cuestionó que no se pudieran garantizar los fondos necesarios para el Ministerio de Justicia, bajo el argumento de la restricción del gasto público que impone la regla fiscal.

"Había espacio de la regla fiscal para que se incorporaran recursos desde ahora. Hay una decisión política del ministro de Hacienda y del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de enviar el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz faltándole ¢10.000 millones", dijo Acuña.

Un criterio similar manifestó Ramírez, quien acusó a Acosta de haber mentido.

"¿Sabe cuánto está creciendo la regla fiscal en este presupuesto? La diferencia es a penas el 0,90%, incluyendo el gasto corriente y el gasto de capital. Quiere decir que no es cierto que a ustedes no se les puedan aumentar los renglones que ustedes requieren porque se incumple la regla fiscal.

"No se hace por ministerios; debe hacerse de forma global. La suma de todos los ministerios es lo que vale para el cumplimiento de la regla fiscal.

"Es probable que a muchos les haya dicho lo mismo, y lo que me preocupa es que estamos hablando de un ministerio que tiene a cargo todo el sistema penitenciario, que está en una situación realmente alarmante, y ustedes requieren de recursos para poder atender las necesidades y, sobre todo, que estamos hablando de áreas muy sensibles", argumentó la verdiblanca.

Para la presidenta del foro parlamentario, es inconveniente depender de un presupuesto extraordinario para atender las necesidades básicas del sistema penitenciario, ya que se corre el riesgo de afectar su quehacer diario.

Por su parte, el liberacionista José Joaquín Hernández
manifestó que la caída presupuestaria es un "tema grueso", porque el país ya arrastra
problemas de sobrepoblación
carcelaria y la Asamblea Legislativa tramita leyes más
severas para castigar la delincuencia común y el crimen organizado, por lo que se espera
que haya un mayor incremento en la población privada de
libertad.

En tanto, Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), externó que si el país no estuviera viviendo una ola de criminalidad, él aplaudiría el esfuerzo por recortar presupuestos y ser más eficientes; "lo que pasa es que el recorte, por admisión de ustedes mismos, no es por ser más eficientes".

El presupuesto de la cartera de Justicia y Paz también
contempla un aumento del
3,11% en remuneraciones, según expuso la viceministra de
Gestión Estratégica, Carolina
Castro. Lo anterior permitirá,
entre otras cosas, incorporar
212 nuevos funcionarios; de
estas nuevas plazas, 100 están
destinadas a la Policía Penitenciaria y 74 a la Dirección de
Adaptación Social. 

■

CAMBIOS AL ARTÍCULO 32 DE LA CARTA MAGNA

# Sala IV avala reforma constitucional que permite extradición de costarricenses

Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

La Sala Constitucional avaló la reforma al artículo 32 de la Constitución Política que permitiría la extradición de costarricenses en casos específicos, particularmente cuando sean acusados por tráfico internacional de estupefacientes o terrorismo, y sean requeridos por autoridades extranjeras.

Por unanimidad, los magistrados no observaron vicios de inconstitucionalidad en la modificación a la Carta Magna, ni por la forma ni por el fondo, luego de revisar el expediente legislativo 23.701.

La Sala IV estimó que, ac-

tuando en su función de constituyentes, los diputados tienen la facultad de hacer reformas parciales a la Constitución, definiendo y balanceando los derechos fundamentales que la carta fundamental resguarda, "siempre y cuando no se afecte su contenido".

"Precedentes constitucionales han admitido modulaciones al numeral 32 de la
Carta Magna, cuando se trata
de delitos de la más grave naturaleza (como los de lesa humanidad contemplados en el
Estatuto de Roma) o se protege un aspecto de tanta relevancia como el interés superior de
las personas menores de edad
(convenio de La Haya sobre los

aspectos civiles de la sustracción internacional de menores)", explica la resolución.

En criterio de los magistrados, la posibilidad de extraditar costarricenses acusados de terrorismo y narcotráfico se ve respaldada por varios tratados internacionales ya suscritos por el país, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra delitos de ese nivel.

También consideran que la reforma equilibra los derechos del ciudadano con el interés estatal de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo, en la medida en que condiciona que la extradición se conceda en esos casos



La reforma constitucional sobre extradición de costarricenses fue aprobada por 39 diputados a principios de agosto. RAFAEL PACHECO

y solo por los tribunales de justicia, con apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en la Constitución, tratados internacionales y las leyes.

La Constitución dice que

"ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional"; el plan habilitaría una excepción a esa norma, cuando "haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia". ■

#### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

El 62% de los ciudadanos considera que el gobierno tiene responsabilidad en el aumento de las muertes violentas de mujeres en Costa Rica.

Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), un 37% considera que la administración es muy responsable de este problema y un 25% estima que tiene algo de responsabilidad. En contraste, el 22% le achacó poca culpa y el 16%, ninguna culpa.

El CIEP encontró que las mujeres tienden a responsabilizar más al gobierno por los feminicidios, en comparación con los hombres. La diferencia es más notoria en el grupo que considera que el gobierno tiene "mucha" culpa, donde las mujeres superan a los hombres en 10,8 puntos porcentuales.

Además, la responsabilización aumenta entre quienes evalúan negativamente la gestión del mandatario, Rodrigo Chaves. Otro dato revelado por el estudio, publicado ayer, es que el 90% de la población coincide en que la violencia contra las mujeres ha aumentado en comparación con años previo.

La encuesta también exploró el criterio de los ciudadanos sobre la labor de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la entidad con mayor aprobación, con 55% de opiniones positivas y 26% de negativas; en segundo lugar, está la Fuerza Pública, con 48% de aprobación y 32% de reprobación.

Por el contrario, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), creado para velar por la seguridad y el bienestar de las mujeres, registra 42% de opiniones negativas y 40% de positivas.

La encuesta profundizó en los factores sociales que contribuyen a la violencia de género. El 86% de las personas consultadas considera que ENCUESTA DEL CIEP PUBLICADA ESTE MIÉRCOLES 11 DE SETIEMBRE

### Mayoría responsabiliza al gobierno por aumento de muertes de mujeres

> Ciudadanía también evaluó negativamente la labor del Inamu

DIFERENCIAS DE CRITERIOS ENTRE GÉNEROS

#### Acciones reconocidas como violencia de género

El CIEP consultó a mujeres y hombres cuáles acciones reconocen como violencia a la mujer

| ACCIONES O SITUACIONES                                                     | FEMENINO | MASCULINO | DIFERENCIA |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Compartir fotos de desnudos sin consentimiento                             | 94,5%    | 91,6%     | 3          |
| Forzarlas a tener relaciones sexuales                                      | 97,3%    | 95,7%     | 2          |
| Maltrato verbal: insultos, humillaciones, chistes, burlas                  | 97,5%    | 96,1%     | 1          |
| Maltrato fisico: cachetadas, patadas, jalones de cabello                   | 98,2%    | 96,1%     | 2          |
| Descalificar las opiniones o capacidades de las mujeres                    | 94,6%    | 89,0%     | 6          |
| Impedir que una mujer tome decisiones sobre su salud o cuerpo              | 92,1%    | 88,2%     | 4          |
| Hacer gestos, comentarios o acercamientos no deseados en espacios públicos | 94,8%    | 92,0%     | 3          |

CIFRAS EN PORCENTAJES

FUENTE: CIEP

el uso de drogas es uno de los principales factores. El segundo detonante es la exposición a la violencia (83%).

El 76% de los encuestados opina que la crianza y educación de los hombres contribuye significativamente a la violencia de género, seguido por el odio hacia las mujeres (71%) y los problemas mentales (61%).

En cuanto a cuáles acciones constituyen violencia contra las mujeres, la mayoría menciona los actos relacionados con la violencia física o sexual, el maltrato verbal y el forzamiento a mantener relaciones sexuales.

Según recordó el CIEP, el contexto de la violencia de género en Costa Rica ha generado preocupación a nivel internacional, según alertó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el 2023, cuando expresó alarma por el aumento de feminicidios y desapariciones.

Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, hasta el 14 de agosto de este año se habían registrado 40 muertes violentas de mujeres, de las cuales 14 ya fueron clasificadas como feminicidios.

El CIEP también recordó que, en mayo pasado, un grupo de 20 diputadas solicitó al gobierno de Rodrigo Chaves convocar proyectos de ley destinados a combatir la violencia contra las mujeres, declarando la situación como emergencia nacional. En julio, la ministra de Condición de la Mujer, Cindy Quesada, rechazó emitir una declaratoria de emergencia por el aumento de feminicidios.

ENCUESTA DEL CIEP

El detalle. Esta encuesta se realizó mediante consultas a ciudadanos costarricenses con teléfono celular, lo cual abarca al 97,5% de la población, según el CIEP.

Se completaron 1.012 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años, entre el 2 y el 6 de setiembre. Con un nivel de confianza del 95%, tiene un margen de error de tres puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

En esta encuesta, persistieron los bajos niveles de simpatía partidaria. El 83% respondió que no apoya a ningún partido político y el 17% sí lo hace. De ese 17%, los partidos más mencionados fueron Progreso Social Democrático (PPSD, un 39%), Liberación Nacional (PLN, 29%), Unidad Social Cristiana (PUSC, 18%), Liberal Progresista (PLP, 6%) y Frente Amplio (FA, 3%). ■

# POLICIA DE CONTROL DE

La inseguridad se ubicó como principal problema del país desde abril del 2023. CORTESIA

#### 70% desconfía del gobierno para resolver inseguridad

#### Paula Córdoba

paula.cordoba@nacion.com

El 70% de la población desconfía de que el gobierno pueda resolver el principal problema del país: la inseguridad y la delincuencia.

Además, la mayoría de la población considera que esta problemática está empeorando.

Estos datos se desprenden de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Un 31% de los encuestados no tiene ninguna confianza en la capacidad del gobierno para atender la inseguridad ciudadana, mientras que un 39% tiene poca confianza.

#### PREOCUPACIÓN

31%

Porcentaje de los encuestados que dijo no tener ninguna confianza en la capacidad del gobierno para atender la inseguridad ciudadana, mientras que un 39% respondió que tiene poca confianza.

Por el contrario, un 18% manifiesta alguna confianza y el 12%, mucha confianza.

La inseguridad y la delincuencia ocupan el primer lugar entre los problemas del país desde abril del 2023.

En esta ocasión, se ubicaron en el segundo y el tercer lugar la corrupción y la mala gestión gubernamental.

Según el estudio, el 65,8% de la población percibe que la inseguridad ha empeorado; el 17,3% considera que la situación sigue igual y el 16,6% opina que ha mejorado.

Hace un año, el 70,8% afirmó que la situación había empeorado, el 14,1% dijo se mantenía igual y el 15,1% dijo que había mejorado.

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, destacó que, aunque la encuesta evidencia que la inseguridad persiste, la población valora positivamente el trabajo de la Policía, lo que refleja que se está "haciendo su máximo esfuerzo por contenerla (la inseguridad)". ■

#### Apoyo a Rodrigo Chaves se mantiene en 54%; 'ley jaguar' no pesó

#### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

Las valoraciones positivas sobre la labor del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se mantuvieron en 54% según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). Esta cifra es idéntica a la registrada en abril.

En tanto, las opiniones negativas se mantuvieron, por tercera encuesta consecutiva (desde enero), en 27%.

De acuerdo con el CIEP, "los datos muestran un estancamiento en valores intermedios", en comparación con los estudios de opinión pública de inicios del gobierno, en los que Chaves llegó a tener hasta un 79% de aprobación.

El patrón de estancamiento también se refleja en el apoyo al gobierno, el cual se mantiene en un 52%. Según el estudio, el 25% de las personas reprueba la gestión del gobierno.

El CIEP agrega que la idea de Chaves de llevar a referéndum la "ley jaguar" no incrementó su popularidad ni la del gobierno. El mandatario presentó este proyecto de ley en junio pasado. No obstante, el plan murió después de que la Sala IV encontró vicios de inconstitucionalidad en cuatro artículos que eliminarían controles sobre los fondos pú-

#### Valoración sobre labor de Chaves ÚLTIMO ESTUDIO MUESTRA ESTANCAMIENTO Positiva Neutra Negativa 70 60 50 40 30 20 10 0 Set. Set. Ago. 2022 Abri. Nov. Abr. Nov. Ene. 2023 2024 INFOGRAFÍA / LA NACIÓN FUENTE: CIEP-UCR

blicos.

Chaves presentó una segunda versión, sobre la cual surgieron nuevas dudas que están bajo análisis de la Sala Constitucional.

"A pesar de que el gobierno ha buscado mantener la iniciativa política y relanzar la segunda mitad de su mandato, mediante la convocatoria a referéndum de la denominada "ley jaguar", esta iniciativa no ha incrementado la popularidad del mandatario y el gobierno", señaló el CIEP.

#### Ticos defienden controles sobre decisiones del mandatario

**Michelle Campos** 

michelle.campos@nacion.com

La más reciente encuesta del CIEP reveló que existe una fuerte oposición de la población a reducir controles sobre las decisiones del presidente de la República de turno.

Con motivo de la propuesta de referéndum sobre la denominada "ley jaguar", el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) consultó a los encuestados si estaban de acuerdo con eliminar o disminuir controles sobre las acciones de los mandatarios. Un 49% se pronunció en desacuerdo, mientras que un 38% estuvo de acuerdo y un 13% externó una opinión neutra.

El CIEP destacó que, aun en condiciones de un alto respaldo a la labor del presidente Rodrigo Chaves, la iniciativa de liberar a los mandatarios de controles "no es respaldada por la mayoría de la población".

"Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad en apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral", explica el estudio.

El Centro agrega que, mediante la "ley jaguar", el gobierno buscaba mantener la iniciativa política y relanzar la segunda mitad de su mandato, pero esto no se tradujo en un aumento de la aprobación al presidente.

A principios de junio, Chaves propuso llevar a referéndum un proyecto de ley para eliminar los controles de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las contrataciones públicas y el uso de los fondos estatales. Según el órgano fiscalizador, dicho plan llegaría al grado de permitir contrataciones a dedo.

Una primera versión del proyecto fue declarada inconstitucional por la Sala IV, debido a la eliminación de las facultades de control de la Contraloría.

El Poder Ejecutivo presentó una segunda versión, la cual también fue enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a consulta constitucional. A esa consulta se le sumó otra planteada por la Contraloría, que fue acogida en agosto. Ambas gestiones fueron unificadas en un solo expediente y están bajo estudio de los magistrados.



En junio, el presidente Chaves presentó el proyecto inicial de la 'ley jaguar'. CASA PRESIDENCIAL

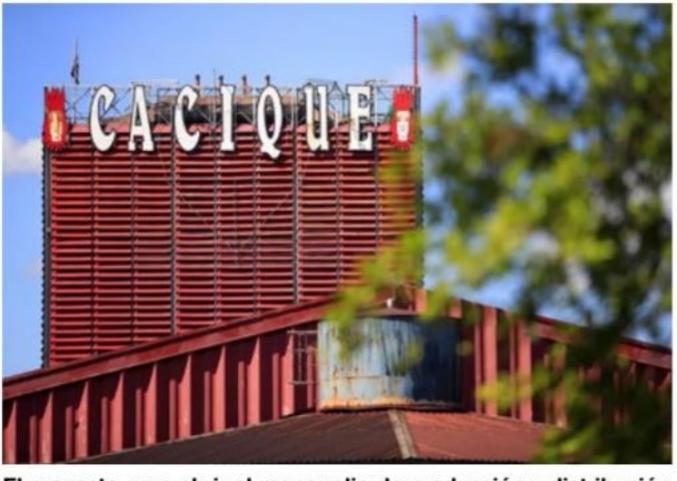

El proyecto para abrir el monopolio de producción y distribución de Fanal fue aprobado en el foro de Asuntos Económicos.

RECIBIÓ 5 VOTOS A FAVOR Y 4 EN CONTRA

### Dictaminado proyecto para abrir monopolio de Fanal

> Bancadas de Frente Amplio y PLN anunciaron su oposición al plan

#### Josué Bravo

iosue.bravo@nacion.com

La Comisión legislativa de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente, este miércoles, un proyecto de ley para abrir el monopolio de la producción de alcohol, el cual ha estado en manos de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) durante más de un siglo.

El texto fue aprobado con cinco votos a favor y cuatro en contra. El foro lo sometió a votación sin debate, puesto que el expediente ya había entrado en la etapa conocida como "guillotina legislativa".

El plan, presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP) propone abrir el mercado de la producción y distribución de alcohol industrial para usos médicos y de producción de alimentos, excluyendo los destilados como licores.

Además, el proyecto plantea incluir a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) en el control de la calidad de los alcoholes destinados a la exportación, exceptuando productos que no son considerados mercancías estancadas, como la cerveza o el vino.

A favar votaron Vanessa Catro y Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Manuel Morales, de Progreso Social Democrático (PPSD); Gilberto Campos, del PLP, y Olga Morera, de Nueva República (PNR).

En contra de la apertura votaron Óscar Izquierdo, Francisco Nicolás y Pedro Rojas, de Liberación Nacional (PLN), así como Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA).

Según el Reglamento legislativo, ahora el proyecto pasará al plenario, en donde se abrirán dos periodos para que todos los diputados puedan presentar nuevas mociones que deberán discutirse en comisión. Este es el proceso previo al primer debate en plenario.

La Comisión aprobó, además, consultar el proyecto a la Dirección Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al sindicato de trabajadores de Fanal.

La diputada Sofía Guillén advirtió de que su partido será "profundamente combativo" contra esta iniciativa y anunció que presentarán "todas las mociones y utilizarán todas las vías que el reglamento permita ejecutar", porque, según ella, "tenemos décadas en este país engordando las arcas de unos pocos ingenios azucareros"

Además, cuestionó al oficialismo sobre si apoyará el proyecto en el plenario, señalando que el plan favorece a las oligarquías que tanto critica el presidente Rodrigo Chaves.

"No nos vamos a prestar a terminar de desmantelar la institución que cofinancia el agro en Costa Rica y lo que queda del CNP (Consejo Nacional de la Producción)", afirmó.

Las bancadas del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) se oponen al plan, alegando que afectaría a unos 7.000 productores. Guillén dice que Fanal le vende al costo a la CCSS alcohol industrial, y de calidad; y Nicolás añadió que su partido también presentaría mociones al texto.

Sin embargo, la diputada Olga Morera señaló que su bancada presentará una moción para que el 1% de las ventas se destine a un canon en favor del CNP para pequeños productores.

Agregó que se aprobará una moción de ajuste para que los productores de caña sigan vendiendo el 62,5% de alcohol a las destilerías.

La proponente del proyecto, la legisladora Cambronero, aclaró que es falso que el plan beneficiaría a las oligarquías. INTENTARON HACER REPREGUNTAS

#### Escoltas de Presidencia rodearon a periodistas en conferencia de prensa

Arianna Villalobos Solís

Escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) rodearon a los periodistas David Bolaños y David Chavarría, de los medios *Doble Check* e *Interferencia*, cuando intentaron hacer repreguntas a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y al presidente de la República,

Rodrigo Chaves, durante una

conferencia de prensa, ayer

en Casa Presidencial.

En un video divulgado por el canal de *La Reacción* en YouTube, se observa a los periodistas reclamar que no se les permitió hacer sus repreguntas, mientras en el fondo se escucha a Chaves decir: "Un saludo a los dos David, ¿por qué se molestan? Que les manden un abrazo".

Momentos después, Bolaños y Chavarría fueron rodeados por miembros de la escolta presidencial, mientras los periodistas decían: "Uno viene a hacer preguntas y se burlan de uno" y "es un asunto de respeto mutuo". En el fondo, se escucha al mandatario decir: "Están ahí los dos David haciendo desorden. ¿Podemos continuar, don David y don David?".

David Chavarría relató a La Nación que el malestar surgió porque Chaves le impidió hacer una repregunta sobre la situación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Inicialmente, Chavarría le preguntó al mandatario si respaldaba la decisión del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, de remover a la exdirectora de Humedales, Jacklyn Rivera, cuatro días después de que ella se negara a recortar el área de humedales de Gandoca-Manzanillo.

Chaves respondió diciendo: "Bienvenido otra vez, ya veo por qué vino", y cedió la palabra a Tattenbach.

Posteriormente, a Chavarría se le preguntó si tenía una repregunta, pero no se le permitió hacerla. "El presidente Chaves impidió que pudiera hacer una repregunta relacionada al tema de Gandoca, que tenía que ver con las visitas del empresario Pacheco Dent a Casa Presidencial. Según el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y el mandatario, esto no tenía relación con el tema preguntado antes, aunque, en mi criterio, sí existe una relación de hechos", contó Chavarría a este diario.

Añadió que otras veces se ha permitido a periodistas las repreguntas sin relación con el tema inicial, calificando el trato a ciertos medios como "arbitrario". También, dijo que Chaves continuó haciendo alusiones para burlarse de él.

"Luego de esto, Chaves pasó haciendo alusiones a mí para burlarse. Entonces, le cuestioné por qué no nos contestaba las preguntas. Al menos tres funcionarios de Casa Presidencial nos rodearon y, en un acto de intimidación, se quedaron ahí", continuó.

Este diario conversó con el periodista David Bolaños, a quien tampoco se le permitió plantear su repregunta. En un inicio, Bolaños consultó sobre declaraciones que hizo la ministra Fernández ante jefaturas del Congreso, en las que aseguró que hay empresas "con nombres y apellidos" que retirarían inversiones si no se aprueba el proyecto de jornadas laborales 4/3.

En su respuesta, Fernández indicó que no revelaría los nombres de las empresas involucradas, ya que se trata de información confidencial. Bolaños señaló que eso era falso y no respondía su pregunta, pero al intentar hacer una repregunta, fue interrumpido por el ministro de Comunicación, quien no le permitió continuar. Inmediatamente, le apagaron el micrófono.

La Nación consultó a Arnold Zamora por qué se recurrió al despliegue de la escolta presidencial, pero no se obtuvo respuesta. ■





Periodistas David Chavarría (izq.) y David Bolaños. CORTESÍA

#### **AVISO**

Por este medio y para los efectos establecidos en los artículos 53, 53 Bis, 53 Ter y 53 Quáter del Decreto Ejecutivo 34739-COMEX-H y sus reformas, Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, la empresa denominada PA NETWORKS COSTA RICA LLC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica número tres-ciento dos- setecientos ochenta y dos mil seiscientos treinta, comunica su intención de renunciar al Régimen de Zonas Francas.



Diego Miranda, alcalde de la Municipalidad de San José, argumentó a La Nación que la discusión sobre el incremento en las dietas de los representantes públicos es superficial. ALONSO TENORIO

PASARÍAN A GANAR ¢213.000 POR SESIÓN

# Municipio josefino subió 7% presupuesto de dietas de regidores

> Alcalde Diego Miranda justifica el presupuesto aprobado para 2025

Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

La Municipalidad de San José incrementó en un 7,09% su presupuesto anual para pagar dietas de regidores y síndicos, tanto titulares como suplentes. Así lo estipula el plan de gastos del 2025. Este aumento implica que los regidores, que actualmente ganan ¢199.000 por sesión, pasarían a recibir ¢213.000. El monto mensual por las seis sesiones que realizan cada mes cambiará de ¢1.200.000 a ¢1.280.000.

En términos generales,

el gasto en dietas variará de ¢391 millones a ¢415 millones anuales. El presupuesto total presentado por la Alcaldía es de ¢90.000 millones y aprobado por el Consejo Municipal.

Según el alcalde josefino, Diego Miranda, el aumento está respaldado por una norma del Código Municipal que permite ajustar las dietas en la misma proporción en que crece el presupuesto de la alcaldía, que será del 7,09% para el próximo año.

Sin embargo, el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, señaló que dicha norma no es de carácter obligatorio, sino que depende de la decisión del Consejo Municipal, aunque la alcaldía decidió proponer el incremento de todas formas.

"El presupuesto de la Municipalidad puede aumentar, pero no necesariamente deben aumentar las dietas. Es una facultad del Concejo", expuso el frenteamplista.

En la Comisión de Hacienda, Guadamuz sugirió no aumentar esta partida para el 2025. Planteó destinar esos recursos a becas para 100 niños en situación de pobreza. Además, recordó las críticas generadas por el aumento salarial de Miranda al inicio de su gestión, el cual no se aplicó. No obstante, su moción fue rechazada.

Posteriormente, el frenteamplista propuso que el aumento fuera solo del 2,75%, equivalente al porcentaje de crecimiento del salario de los trabajadores municipales. Esta iniciativa fue aceptada inicialmente por la comisión durante la sesión del martes.

Sin embargo, ayer en la tarde, por solicitud de la regidora y presidenta municipal, Mariana Zúñiga, del oficialista partido Juntos por San José, se revisó la moción en la comisión, lo que resultó en que se revirtiera, manteniendo el incremento del 7,09%.

Zúñiga argumentó que su partido promueve la participación ciudadana y que, a menudo, deben cubrir de sus propios bolsillos los refrigerios para las personas que los visitan o para los encuentros con las comunidades. En la Comisión de Enlace Ciudadano, dijo, se compraron seis refrigerios.

En términos similares, se expresó Álvaro Salas Carvajal, regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien mencionó que durante las sesiones ordinarias de los martes y las extraordinarias de los miércoles, que se extienden en algunos casos de 9 a. m. a 9 p. m., él debe comprar café y galletas para quienes visitan su despacho.

Aunque Salas reconoció la importancia de incrementar las becas, detalló que inicialmente consideró el 7% como un aumento alto, pero señaló que existen otros mecanismos para generar ahorros que se puedan destinar a becas.

Miranda afirmó a *La Nación* que la discusión sobre el incremento en las dietas de los representantes públicos es superficial.

"Habría que preguntarse sobre el volumen de tareas que tienen regidores y síndicos en el cantón más poblado del país, muchos de ellos dedicados a tiempo completo a la labor y sin siquiera contar con seguro pagado por la institución", expresó el jerarca.

El funcionario insistió en que, aunque el ajuste es una posibilidad, son los regidores quienes avalan o desaprueban el presupuesto, y que la Administración solo modifica el crecimiento del gasto según el aumento del presupuesto anual.

El incremento beneficiaría a 44 cargos del Concejo Municipal, entre regidores y síndicos, tanto propietarios como suplentes.

Guadamuz apuntó que también incluye a los sindicatos que participan en las Juntas de Relaciones Laborales. ■

QUERELLA PLANTEADA ANTE PROCURADURÍA

#### Martha Rodríguez denuncia a compañero de Junta Directiva de CCSS

Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

La representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, denunció a Jorge Porras López y al Consejo de Gobierno ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Rodríguez pidió investigar si el nombramiento del representante estatal se hizo o no conforme al ordenamiento jurídico.

Para ella, la designación de Porras podría ser ilegal y habría violentado el artículo 7 de la ley constitutiva de la Caja que establece una prohibición expresa para nombrar funcionarios de cualquier banco.

"Se presume que (Porras López) es funcionario del Banco Nacional y a la vez es directivo de la Caja", manifestó ayer la directora a su salida de la Procuraduría.

Rodríguez solicitó que la Procuraduría de la Ética Pública indague si los hechos que denuncia corresponden a una violación del ordenamiento jurídico.

En el documento de 11 páginas que la directora presentó a la PGR, indicó que Porras aparentemente es funcionario del Banco Nacional desde el 2007. Actualmente, apuntó, desempeña el cargo de Técnico Profesional Banca de Consumo.

Dos veces nombrado. En los hechos que planteó, Rodríguez recordó que Porras fue nombrado por el Consejo de Gobierno el 8 de febrero del 2023 como representante del sector solidarista, de manera temporal, en sustitución de la directiva titular del sector, Maritza Jiménez Aguilar, quien había sido separada de su cargo por una medida cautelar ordenada por el mismo Consejo.

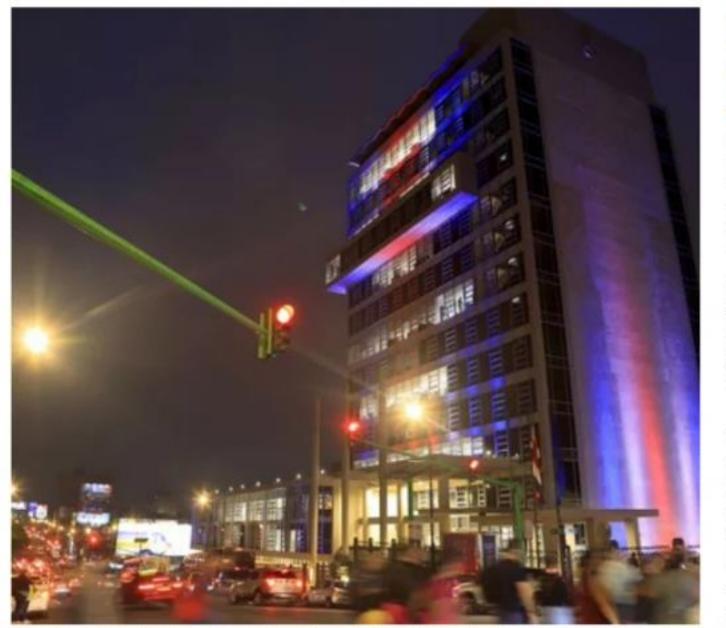

El directivo denunciado integra el bloque estatal en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social. RAFAEL PACHECO

Posteriormente, el 8 de noviembre, se nombró por segunda vez a Porras, pero como representante del Estado, cargo que ocupa en la actualidad. Afirma Rodríguez que él asiste con permiso del banco a las sesiones ordinarias de los jueves.

Sin embargo, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en su artículo 7, prohíbe que directores, gerentes, subgerentes, personeros, empleados o dueños de la mayoría de las acciones de algún banco formen parte del órgano directivo.

"(...) si la investigación arroja que es un empleado del citado banco, resultaría en un nombramiento insólito e ilegal, realizado no en una, sino en dos ocasiones distintas, por el Consejo de Gobierno RECLAMO

SI LA INVESTIGACIÓN ARROJA QUE ES UN EMPLEADO DEL CITADO BANCO, RESULTARÍA EN UN NOMBRAMIENTO INSÓLITO".

#### Martha Rodríguez Directiva de la CCSS

para designar al señor Porras López, quien actualmente se encuentra ostentando el cargo en la Junta Directiva de la CCSS.

"(...) el nombramiento actual del señor Porras López como directivo de la CCSS podría ser un nombramiento espurio, ilegal, que no puede tener ninguna otra explicación que no sea el de un favorecimiento ilícito, constitutivo aparentemente de un tráfico de influencias", dijo Rodríguez.

La vocera sindical solicitó que, de verificar la situación, la Procuraduría presente la denuncia ante el Ministerio Público.

Ayer, al final de la tarde, *La Nación* envió una consulta por correo electrónico a la oficina de prensa de Casa Presidencial sobre esta denuncia. También solicitó a prensa de la Caja una reacción de Porras. Al cierre de edición no hubo respuestas.

#### **Diego Bosque**

diego.bosque@nacion.com

Pasaron 1.412 días desde que estalló el escándalo por compra de mascarillas en pandemia, para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ejecutara el despido sin responsabilidad patronal de una de las figuras centrales del caso: el exasesor de la Gerencia de Logística, Hans Vindas Céspedes.

El 30 de junio anterior, la Caja separó definitivamente el Vindas de la entidad, según confirmó por la oficina de prensa institucional el pasado martes.

Fue el 18 de agosto del 2020, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, que La Nación publicó la primera de una serie de investigaciones en las cuales se reveló que la Caja había contratado \$4 millones (¢2.364 millones al tipo de cambio de esa fecha) de mascarillas a dos proveedores inexpertos que incumplieron parcial y totalmente con las entregas y pusieron en riesgo el abastecimiento de equipo de protección en centros médicos públicos.

De acuerdo con las informaciones, Hans Vindas habría presionado a los órganos técnicos para introducir y aprobar ofertas para el suministro de millones de tapabocas a nombre de un contador con el que mantenía vínculos por negocios personales y de una periodista española dedicada a la comunicación política.

La ejecución del despido por parte de la Caja pone fin a un largo proceso administrativo que también involucró a Luis Fernando Porras, ahora exgerente de Logística, así como a otros asesores y funcionarios encargados de tramitar compras y evaluar ofertas.

Varios de ellos evitaron eventuales sanciones al renunciar o acogerse a su pensión, otros mantienen sus procedimientos activos mediante apelaciones o acciones judiciales.

En los últimos cuatro años, Vindas estuvo suspendido EXASESOR DE GERENCIA DE LOGÍSTICA SALIÓ DE LA INSTITUCIÓN SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL

## CCSS despide a Hans Vindas 1.400 días después del escándalo por mascarillas

> Fue figura central en indagación por aparentes irregularidades en compra durante pandemia



Vindas compareció en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos en febrero del 2021. Se abstuvo de declarar. JOSE CORDERO

con goce de salario por más de un año, mientras avanzaba la pesquisa en su contra. Solo entre agosto de 2020 y agosto de 2021, el funcionario recibió, de acuerdo con cifras oficiales, ¢20,8 millones en salarios.

**Último cargo.** El último puesto que tuvo Vindas en la CCSS fue administrativo en una plaza de profesional cuatro con un salario bruto de ¢1,6 millones mensuales.

El despido sin responsabilidad patronal fue acordado por la Junta Directiva de la CCSS el 28 de mayo de 2024 y ratificado el 25 de junio del mismo año. Finalmente, el 30 de junio se comunicó la salida al trabajador y fue excluido de la planilla, según la Subárea de Gestión de Recursos Humanos. La Nación contactó a Vindas, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular. En junio, se llamó a su abogada, Yorleny Campos, pero rechazó referirse al proceso de despido de su cliente.

Además de la investigación administrativa, el Ministerio Público mantiene abierta una causa judicial por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias en dos causas abiertas por supuestas anomalías en contrataciones directas para el suministro de mascarillas y respiradores filtrantes de partículas KN-95.

¿Qué pasó con las mascarillas?

Como consta en el expediente 2020CD-000093, los adjudicatarios de la compra por un monto de \$4 millones fueron David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años, y MR Comunicaciones Políticas, una firma de la periodista Miren Martínez Ruiz dedicada a asesorías de relaciones públicas y mercadeo.

Además, a MR Comunicaciones Políticas le adjudicaron el contrato por \$1,9 millones a pesar de estar morosa con la CCSS. Una certificación demuestra que esa compañía estuvo morosa con el Seguro Social hasta el 25 de mayo del 2020 y la millonaria adjudicación se oficializó el 27 de mayo de ese mismo año.

La Ley de Contratación Pública impide otorgar contratos a proveedores que no estén al día con la entidad.

En el caso del contador, la

OTROS INVOLUCRADOS

La ejecución del despido por parte de la Caja pone fin a un largo proceso administrativo que también involucró a Luis Fernando Porras, ahora exgerente de Logística, y a otros asesores y funcionarios encargados de tramitar compras y evaluar ofertas. Varios evitaron eventuales sanciones al renunciar o acogerse a su pensión.

CCSS le encargó 7 millones de mascarillas descartables con un costo de \$2,1 millones, según la orden de compra emitida el 28 de mayo del 2020.

De acuerdo con la oferta presentada por el contador, entregaría 2,1 millones de unidades 13 días naturales después de emitida la orden de compra, es decir, el 10 de junio del 2020.

La entrega, sin embargo, se concretó distribuida en tres partes hasta el 20 de julio.

Los otros 4,9 millones de mascarillas serían suministradas 30 días naturales después de la fecha de la orden de compra, pero eso no ocurrió.

Antes de este convenio de \$2,1 millones, Landergren nunca había ganado ningún contrato con la institución.

En los últimos años, en varias ocasiones, se ha intentado conversar con el contador sin tener resultado.

En la misma fecha en que la Caja despachó la orden de compra para Landergren, requirió a MR Comunicaciones Políticas 5 millones de mascarillas por \$1,9 millones, pero esos insumos nunca llegaron al país.

MEDIDA PARA QUIENES QUEDARON FUERA DEL SALARIO GLOBAL DEFINITIVO

# Caja aplicaría ajuste a 2.096 médicos especialistas para evitar que renuncien

#### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, reconoció que intentan evitar que los médicos especialistas renuncien para que luego los vuelvan a contratar pero con el salario global definido por la institución, de ¢2.849.261 por mes.

Por eso, la Junta Directiva de la Caja acordó en firme analizar la viabilidad jurídica y financiera de un ajuste técnico a los 2.096 médicos asistentes especialistas que quedaron fuera del salario global definitivo, aprobado por la institución a inicios de julio. El salario global es mayor al salario compuesto que recibe ese grupo. La propuesta de ajuste fue presentada el 3 de setiembre, pero votada de manera unánime y definitiva este martes.

"Las últimas leyes que se han emitido no nos dejan mayores esquemas de avance en esto. La única posibilidad que encontramos para generar una propuesta que evite que los médicos especialistas renuncien, esperen un mes o mes y medio y regresen, es generar este ajuste técnico que debe establecer, incluso, cuáles son las especialidades con mayor necesidad institucional, y en qué plazo podemos nosotros llegar a los valores que pudiéramos definir como ajuste técnico", explicó Esquivel a la Directiva.

El estudio de viabilidad se debe presentar en dos meses. "Se había solicitado un plazo menor, pero me preocupa no poder cumplir. Ya nos pasó antes con la definición del salario global. Pero sí informar a los médicos especialistas que estamos muy preocupados y ocupados en resolver esta situación", recalcó.

El 4 de julio anterior, la Junta Directiva dispuso que los médicos especialistas que ingresaron a la Caja después del 10 de marzo del 2023 tendrán un salario global definitivo de



Anestesiólogos y ortopedistas están entre los médicos especialistas que más han renunciado a la CCSS en los últimos 2 años. LN

¢2.849.261 por mes; una suma 43,09% mayor a la remuneración transitoria que había aplicado la institución. Está previsto que el primer pago se realice este mes.

La gerenta administrativa, Gabriela Artavia Monge, recordó a la Junta, el martes, que hay dos leyes que le impiden a la Caja realizar incrementos salariales que se sustenten en costo de vida o en negociaciones colectivas: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en sus artículos 11 y 13, y la Ley Marco de Empleo Público, en su artículo 43.

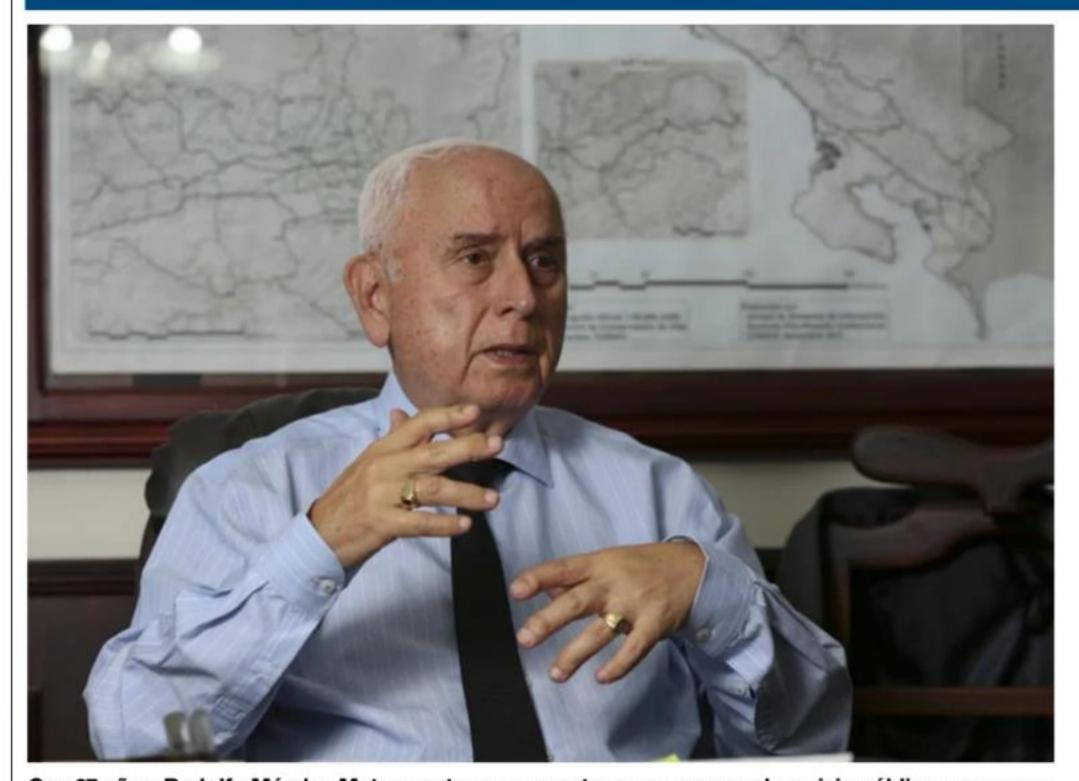

Con 87 años, Rodolfo Méndez Mata cuenta con una extensa carrera en el servicio público. MAYELA LOPEZ

ACUSACIÓN PRESENTADA TAMBIÉN CONTRA OTROS DOS FUNCIONARIOS

### Méndez Mata acusado por cierre de plantas de mezcla asfáltica

Exministro afronta cargos por delito de influencia contra la Hacienda Pública

#### Fátima Jiménez

fatima.jimenez@nacion.com

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó ayer una acusación formal contra el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, por presuntas irregularidades en el cierre de cuatro plantas productoras de mezcla asfáltica en el 2018.

La acusación –que se encuentra registrada bajo el expediente 19-000028-0033-PE, relacionado con el Caso Cochinilla–, también involucra al exdirector de Obras, de apellidos Vega León, y al oficial mayor, de apellidos Cheves Ramírez.

Según el Ministerio Público, los exfuncionarios habrían influido sobre otros trabajadores para proceder con el cierre de las plantas, "pese a que estas eran rentables bajo un escenario ideal de producción, con gran interés público para la realización de obra pública vial", indicó la Fiscalía.

Los acusados, sin el debido sustento técnico, ni jurídico, supuestamente eliminaron los recursos asignados a las plantas, lo que provocó su abandono y deterioro. Esta situación facilitó su eventual enajenación como bienes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Como consecuencia, la Hacienda Pública se vio afectada, ya que en el proceso de cierre técnico se perdió la inversión destinada a la compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas. Además, esta decisión resultó en un incremento en el precio de la mezcla asfáltica vendida por productores privados.

Las cuatro plantas estaban ubicadas en Tajo El Chopo, Cañas (Guanacaste), Siquirres (Limón), Colima, Santo Domingo (Heredia), y Paso Real, Buenos Aires (Puntarenas). Estas instalaciones, adquiridas entre 2008 y 2017, representaron una inversión estatal superior a los ¢3.900 millones, según el Ministerio Público.

Destaca, además, que la planta ubicada en la zona del Pacífico fue adquirida poco antes del cierre técnico y representó para el Estado una inversión superior a los ¢1.700 millones.

Aunque la acusación se hizo pública este miércoles, el Ministerio Público informó de que los acusados ya estaban al tanto desde la semana pasada. Ahora se espera que la Procuraduría General de la República determine si presentará una querella y una acción civil resarcitoria, un mecanismo legal mediante el cual una entidad afectada por un delito busca una compensación económica por los daños sufridos.

Una vez vencido el plazo legal, la Fiscalía presentará formalmente la acusación y solicitará la apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, el cual deberá fijar la audiencia preliminar para decidir si el caso procede a juicio.

En caso de autorizarse el debate, el expediente será remitido al Tribunal Penal, que establecerá la fecha de inicio del juicio, explicó el Ministerio Público.

Contrario a lo manifestado por la Fiscalía, Méndez aseguró que se enteró de la acusación por medio de la prensa. Además, sostuvo que cuando asumió en el MOPT, en el 2018, dichas plantas ya estaban fuera de operación.

Méndez Mata es uno de los funcionarios citados en el megacaso de corrupción Cochinilla, que involucra contratos de obras viales en Costa Rica. A él se le investigó, específicamente, por presuntas irregularidades en el cierre de las plantas de asfalto y la conversión de rutas cantonales en nacionales, lo que, según las investigaciones, habría beneficiado a terceros.

En marzo del 2022, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía allanaron la sede central del MOPT y dos residencias, una de ellas la casa de Méndez, en busca de evidencia relacionada con las acusaciones.

Durante los operativos, se incautaron de documentos y una computadora, que fueron incorporados al expediente de Cochinilla.

Al momento de los cierres, el exministro defendió su decisión y argumentó que mantener operativas las plantas representaría un mayor gasto, y que el asfalto producido sería más caro que el adquirido a empresas privadas.

Sin embargo, los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público señalaron negligencia y falta de planificación en el uso de los recursos destinados a las plantas.

#### Tendrían que acusar a todos los que no las han podido poner a operar'

Patricia Recio

arecio@nacion.com

Horas después de que trascendiera la acusación en su contra por el cierre de cuatro plantas de asfalto, el exministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez aseguró que cuando asumió el cargo, en mayo del 2018, ya las instalaciones estaban fuera de funcionamiento.

"No solo no se pudieron poner a funcionar durante mi administración, sino que tampoco en esta, de manera que también supongo yo que tendrían que acusar a todos los que no las han podido poner a funcionar", expresó Méndez.

El exministro reconoció que estaba al tanto de que el caso estaba siendo investigado, pero desconocía que el proceso avanzaría a una audiencia preliminar. Será hasta hoy cuando, junto con su abogado, tenga acceso al expediente completo.

El ingeniero, de 87 años, enfatizó en que las plantas se cerraron un año antes de su llegada al Ministerio. Incluso, afirmó que algunos equipos "aún están en cajas" y recordó que así lo manifestó cuando asumió el cargo.

"No las van a poder poner a funcionar, son plantas compradas con tecnología de 1980, sin estudios ni análisis económico sobre su utilidad; ¿por qué las compraron? Eso ya no es asunto mío", añadió.

El exjerarca señaló que una auditoría hecha durante su gestión determinó que poner las plantas a funcionar requeriría una inversión de al menos ¢14.000 millones. Las cuatro plantas, adquiridas entre 2011 y 2013, representaron una inversión de ¢3.295 millones.

Cierre definitivo. En julio del 2018, pasados dos meses de la administración de Carlos Alvarado, el entonces jerarca del MOPT anunció el cierre definitivo de las plantas. Justificó la decisión señalando que producían material a un costo más alto que el del mercado, con una calidad inferior a la exigida por la normativa técnica y con baja productividad.

"Las plantas de asfalto del MOPT no se vuelven a encender porque no hay demanda, porque no tenemos que ser un industrial de la mezcla de asfalto, tenemos costos más elevados que el mercado nacional y si vendemos asfalto subsidiado, tendríamos pérdidas. Tampoco cumplimos con requerimientos técnicos", declaró el entonces ministro a La Nación.

La utilidad de las plantas cambió en el 2015, cuando se aprobó la Ley Especial de Transferencia de Competencias, que estableció que el MOPT debe girar a los ayuntamientos el dinero para el arreglo de caminos. Sin embargo, desde entonces, los municipios han optado por comprar el asfalto a otros proveedores que lo fabrican a precios menores y con estándares de calidad más altos.

Para el momento en que se anunció el cierre, solo dos plantas (Santo Domingo y Siquirres) habían producido asfalto, pero con porcentajes inferiores al 50% de su capacidad instalada.

En junio pasado, el actual ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, aseguró que la habilitación de las plantas de asfalto no era un "proyecto prioritario" para su administración. Sin embargo, pocas semanas después, cambió de postura y anunció que seguiría adelante con el plan para reactivarlas paulatinamente.

Según el MOPT, las cuatro plantas de asfalto ubicadas en Paso Real (zona sur del país), El Chopo (Guanacaste), Colima de Tibás y Siquirres, se irían habilitando de manera individual.

Este miércoles, luego de que trascendiera el anuncio de la Fiscalía, el Ministerio informó de que ya está en operación una de las cuatro plantas y que antes de que finalice el año se pondrían en servicio otras dos.

Se trata de la instalación ubicada en Paso Real de Buenos Aires, en Puntarenas, la cual, según el MOPT, produjo 779 toneladas métricas de asfalto que fueron colocadas en la ruta 2 (Interamericana Sur), cerca de Rey Curré y en la ruta nacional 625, que comunica al territorio indígena de Térraba-Boruca.

El Ministerio indicó que cuentan con convenios con varias municipalidades a las que se les procesará el asfalto. ■



Fotografía de julio del 2018. Planta de mezcla asfáltica del MOPT en Santo Domingo de Heredia. ALBERT MARÍN



El proyecto de ley, impulsado por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez, alega que es una medida urgente para afrontar la crisis de inseguridad en el país. RAFAEL PACHECO

PROYECTO REDISTRIBUIRÍA FONDOS DE TODAS LAS PRIMAS DE SEGUROS

### Bomberos se opone a plan que daría más recursos a policías

Texto suministraría unos ¢10.300 millones a cuerpos de seguridad

Roger Bolaños V. roger.bolanos@nacion.com

El Cuerpo de Bomberos se opone rotundamente a un proyecto de ley que dotaría de más recursos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, de Seguros. mediante una redistribución de recursos provenientes de la venta de pólizas de seguros.

La iniciativa 24.518 procura suministrar unos ¢10.300 millones anuales a los cuerpos de seguridad en momentos de alta delincuencia.

El plan lo presentó Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), el 22 de agosto. Consiste en una reforma al artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado

Actualmente, dicha norma ordena a las aseguradoras girarle mensualmente a Bomberos el 4% de todas las primas directas de los seguros que se vendan en el país.

Con la reforma, la contribución a la benemérita entidad se reduciría a un 3%, para redistribuir el 1% restante entre el OIJ con un 0,4%; al Ministerio Público un 0,2%, y el MSP percibiría un 0,4%.

En la justificación de su

plan, el liberacionista explicó que la contribución ha crecido paulatinamente, al grado de que, en el 2023, Bomberos recibió ¢41.300 millones, lo que abre espacio para ayudar a entes de seguridad.

Jiménez dijo que el presupuesto de Bomberos registró un notable incremento del 210% entre el 2014 y el 2022.

Agregó que esa institución ha tenido constantes remanentes de dinero sin ejecutar.

Reclamo. El director general de Bomberos, Héctor Chaves, se opone al planteamiento, así lo expresó en un video publicado por la institución en sus redes sociales.

En el mensaje, dirigido a los funcionarios de la organización, Chaves aseguró que la reducción de los ingresos afectaría las finanzas y los servicios que brinda el cuerpo que dirige.

Asimismo, en otro video, la entidad recalcó que el porcentaje por primas de seguros es su mayor fuente de ingresos.

"Si estos proyectos son aprobados y nos recortan el presupuesto, no podremos iniciar servicios en aquellas comunidades donde no hay bomberos hoy. Tampoco podremos fortalecer los servicios en estaciones que ya cumplieron su vida útil. Solo en el año 2023, protegimos la vida y los bienes de más de 300.000 personas", señaló Chaves.

El director agregó que la reducción pondría en riesgo la vida de la población y, por lo tanto, buscarán incidir en los legisladores para que se opongan a la iniciativa.

Jiménez argumenta que las primas de seguros no constituyen el único ingreso de los Bomberos y que la medida es urgente para afrontar la crisis de inseguridad en el país.

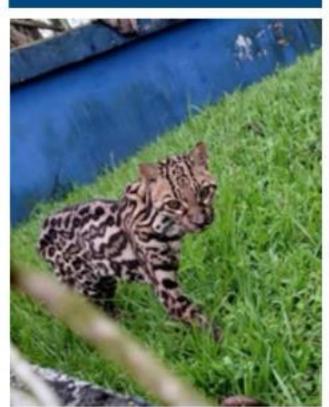

El manigordo se veía en estado de delgadez y aparente desnutrición. CORTESÍA BOMBEROS

SAN CARLOS

#### Manigordo sorprendió a usuarios de Ebáis

Irene Rodríguez S.

irodriguez@nacion.com

Poco después de las 7 a. m. de este miércoles, una llamada infrecuente se recibió en la estación de Bomberos de La Fortuna de San Carlos y en las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac): un manigordo había sido visto en las afueras del Ebáis de la comunidad de Venado.

El bombero Norbin Angulo Méndez y uno de sus compañeros acudieron al sitio para brindar el apoyo que pudiera necesitar el Sinac.

Al llegar al centro de salud, había pocas personas y aunque la presencia del animal causó sorpresa, no se dieron señales de alarma.

El felino posiblemente llevaba un tiempo de vivir en cautiverio, según describió Angulo. Estaba dócil y se veía muy delgado y desnutrido; sus garras estaban largas, limpias y sin desgaste, algo que no es propio de ellos en su estado salvaje y es más propio de los que se encuentran en cautiverio.

"Nosotros abordamos la escena. Ya colaboradores del Sinac habían hecho la captura del manigordo. El animal no tenía signos notorios de algún daño o que haya sido sometido a violencia, pero se veía débil", narró el bombero a La Nación.

De acuerdo con Angulo, el trabajo no representó un reto porque el felino estaba tranquilo y no intentó atacar a quienes estaban cerca.

"Básicamente, él solito se metió a la canasta. Los personeros del Sinac se encargaron de trasladarlo hacia Guanacaste para hacer la diligencia y liberarlo en esa zona", manifestó el funcionario de la benemérita institución.

Agregó que esta fue la primera ocasión que ve un caso así, en el que un felino llegue a un lugar concurrido por seres humanos.

Sin embargo, por la cercanía con el Parque Nacional Volcán Arenal y otras zonas boscosas de La Fortuna, en algunas oportunidades sí ha atendido atropellos de manigordos. ■

MINISTERIO PÚBLICO ABRIÓ PESQUISA DE OFICIO

#### Fiscalía investiga uso de camiones extintores en protesta de agosto pasado

#### Paula Córdoba

paula.cordoba@nacion.com

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió, de oficio, una investigación contra el Benemérito Cuerpo de Bomberos por presuntamente utilizar camiones extintores en una protesta realizada para oponerse a dos proyectos de ley, a finales de agosto, frente a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el Ministerio Público, desde hace una semana, la causa se tramita bajo el expediente N.º 24-026043-042 por el presunto delito de peculado de uso y, de momento, no hay personas investigadas o imputadas, sino que las pesquisas son contra ignorado.

Según el artículo 354 del Código Penal, este delito lo comete aquel "funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados

por la Administración Pública o bienes propiedad de ella".

En ese apartado, se consigna que quien viole esa disposición será sancionado con penas de tres meses a dos años de prisión.

En fotografías y videos en poder de La Nación se observan varios camiones cisterna de Bomberos y carros de la institución parqueados a un costado de la Plaza de la Democracia, en las afueras de la entrada del Museo del Jade y a pocos metros de la Asamblea Legislativa.

Ante una consulta de este diario, Bomberos indicó, a través de su oficina de Prensa, que desconocían la existencia de alguna indagación al respecto y, en consecuencia, que no se podía referir al tema.

El personal de Bomberos organizó la protesta en las afueras y dentro de la Asamblea Legislativa en rechazo al proyecto de ley 24.518, impulsado



Al cierre del mes pasado, camiones cisterna del Cuerpo de Bomberos se estacionaron en las afueras del Congreso. CORTESÍA

por el diputado Gilberth Jiménez, de Liberación Nacional. (Ver nota de arriba).

La entidad también se oponía a un plan de ley similar que presentó Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP). Se trata del proyecto 24.463, que pretendía reducir ese 4%, pero para destinar un 1% al Comité Olímpico Nacional (CON).

Sin embargo, el pasado 27 de agosto, Vargas retiró la iniciativa de ley, luego de reunirse con directivos de Bomberos.

En el canal oficial del Cuerpo de Bomberos, en YouTube, el jerarca de la institución,

Héctor Chaves, manifestó su oposición a esas iniciativas. Alegó que el recorte al aporte impediría iniciar servicios en cantones y distritos en donde no existen estaciones de emergencia, además de fortalecer los servicios que ofrecen actualmente.

"No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de los costarricenses y por eso, en los últimos días, hemos estado exponiendo nuestro punto de vista ante las señoras y señores diputados de la República", dijo Chaves en el audiovisual publicado el 24 de agosto anterior.

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

-> País está en el punto estadístico más alto de la formación de ciclones

# Proyección de huracanes se desploma en fase más intensa

> Ante baja actividad, científicos se preguntan si lo peor está por venir; actualmente, solo Francine es una amenaza

#### Hugo Solano C. hsolano@nacion.com

El 10 de setiembre suele ser el día del año con más ciclones activos en el Atlántico y el Caribe; sin embargo, este año solo Francine, que ya se convirtió en un huracán de categoría uno, se desplazaba desde el golfo de México hacia las costas de Luisiana, en Estados Unidos.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el 87% de los huracanes de categorías 1 y 2 y el 96% de los más intensos (categorías 3, 4 y 5) ocurren entre mediados de agosto y mediados de octubre.

Sin embargo, es alrededor del 10 de setiembre cuando estos fenómenos meteorológicos encuentran las condiciones perfectas para intensificarse, algo que esta vez no ha ocurrido.

Las estadísticas de la NOAA lo demuestran. En los últimos 100 años, un total de 95 tormentas tropicales se formaron un 10 de setiembre, y de ese total, 55 se convirtieron en huracanes.

Daniel Poleo, coordinador del Departamento de Desarrollo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), reconoce que en la comunidad científica hay mucha incertidumbre sobre la actual temporada de huracanes.

"Estamos muy por debajo de lo normal, pues solo tenemos un ciclón bastante débil, Francine, que posiblemente se debilite cuando ingrese a México y Estados Unidos, y una depresión tropical que está muy al este", sostuvo el



Los cuerpos de rescate han atendido emergencias como esta, en julio, en Desamparados, pero la afectación hasta ahora es menor a la esperada. ALONSO TENORIO

especialista.

Hace un año, para estas fechas ya se habían formado 12 ciclones (siete tormentas tropicales y cinco huracanes), en cambio, hasta este miércoles apenas se contabilizan 7 ciclones: tres tormentas, cuatro huracanes y una depresión tropical.

Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes solo sigue de cerca la depresión tropical que se formó ayer y que podría desarrollarse hoy como la tormenta tropical Gordon.

Dicho ciclón menor está muy lejos de nuestro continente y se mueve hacia el noroeste, por lo que no se prevé que afecte al Istmo centroamericano.

Por su parte, se preveía que Francine perdiera fuerza al tocar tierra ayer en Luisiana, EE. UU.

De esta manera, al llegar al punto estadístico más alto de la actividad ciclónica, la temAÑO 2024

#### Merma en ciclones

Solo cuatro huracanes, tres tormentas y una depresión tropical.

| TEMPORADA<br>2023 |
|-------------------|
| Arlene (T.T)      |
| Bret (T.T.)       |
| Cindy (T.T.)      |
| Don (H)           |
| Emily (T.T.)      |
| Franklin (H)      |
| Harold (T.T.)     |
| Idalia (H)        |
| Jose (T.T.)       |
| Katia (T.T)       |
| Lee (H)           |
| Margot (H)        |
|                   |

FUENTE: IMN / DATO DEL 1/6 AL 11/9 DE

porada actual es aún menos activa que la del año pasado.

Lo anterior llama la atención porque en el 2023 teníamos más ciclones pese a estar bajo la influencia de la versión cálida del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la cual genera menos ciclones que su fase fría, conocida como La Niña.

Actualmente, el planeta permanece en una fase neutra, pues se prevé que La Niña se establecerá entre noviembre y diciembre, tres meses después de las proyecciones iniciales.

Una posibilidad es que las lluvias tarden más en desaparecer este año e incluso que noviembre sea más activo en cuanto a la formación de ciclones, algo inusual para ese mes.

Aun así, el huracán Otto, que en el 2016 afectó directamente a nuestro país un 24 de noviembre.

En una publicación de The New York Times, Phil Klotz-

bach, investigador de la actividad de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado, dice que un período de calma tan significativo no se ha visto durante esta parte de la temporada desde 1968.

El equipo de Klotzbach predijo en abril que habría 23 tormentas con nombre este año, lo mismo vaticinaron docenas de instituciones meteorológicas, privadas, académicas y gubernamentales, incluida la NOAA, que también previó una temporada hiperactiva.

El IMN, basado en criterios de agencias internacionales y parámetros locales, vaticinó para este año entre 18 y 21 eventos, pero hasta ahora se han consolidado solo siete y es poco probable que se formen 12 o más en lo que resta de la temporada que comenzó el 1.º de junio y usualmente termina el 30 de noviembre.

Hasta el momento, ninguno ha tenido repercusión en nuestro territorio. La duda ahora es si el pronóstico emitido en marzo fue exagerado o si lo peor puede estar aún por venir.

Según Poleo, al haber menos huracanes, tenemos una época lluviosa con menos precipitaciones de lo normal. Hasta el momento los aguaceros no son intensos ni generalizados como en otras ocasiones.

También les llama la atención que el Caribe ha tenido muy poca lluvia, lo mismo que la zona de San Carlos y Sarapiquí, lugares hacia donde se ha extendido lo que el IMN denomina sequía meteorológica.

Es decir, el Caribe viene desde el año pasado con menos precipitaciones, y la zona norte lleva más de tres meses en la misma condición. ■

HALLAZGO EN CERCANÍAS DE GOLFO DULCE

#### Guardacostas encuentran más de 700 kilos de drogas atados a radioboya

#### Arianna Villalobos S.

arianna.villalobos@nacion.com

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) encontraron más de 700 kilos de cocaína y marihuana atados a una radioboya, a 15 millas náuticas de la entrada del golfo Dulce, en el Pacífico sur.

El hallazgo se produjo el

martes, durante un patrullaje.

nisterio de Seguridad Pública (MSP), la droga estaba en varios bultos atados con una cuerda al dispositivo flotante. Estas boyas emiten señales de ubicación y estado de batería, lo que permite a las personas localizar el equipo en el océano en tiempo real.

La cocaína fue trasladada Según información del Mi- a Golfito, donde, en coordinación con el Ministerio Público v la Policía de Control de Drogas (PCD), se determinó que el cargamento contenía 677 paquetes de un kilo de coca cada uno, más 30 paquetes de marihuana.

Las autoridades costarricenses detectaron por primera



bultos atados a la radioboya con una cuerda. CORTESIA MSP

vez el uso de radioboyas para el tráfico de drogas en el 2015. Desde entonces, varios cargamentos han sido interceptados antes de que los narcotraficantes logren recoger la mercancía rastreada mediante el sistema de localización satelital.

En la cadena de logística, un primer grupo saca la droga de Colombia, por ejemplo, y la deja en la costa pacífica tico. Los paquetes están amarrados entre sí y unidos a la boya. Luego, el "pescador" tico, que tiene datos precisos del dispositivo que debe seguir, sale al mar a "toparse con la carga". .

SUCESOS&JUDICIALES | 13 JUEVES 12 DE SETIEMBRE DEL 2024 / LA NACIÓN

**ESTABA INTERNADO** 

#### Murió hombre que iba en patrulla accidentada

Yiren Altamirano B.

yiren.altamirano@nacion.com

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte de un hombre de apellido Murillo, de 68 años, quien viajaba como detenido en una patrulla de la Fuerza Pública que volcó en Desamparados el 1.º de setiembre. El levantamiento del cuerpo lo realizaron los agentes en el Hospital San Juan de Dios en San José este martes.

Según Rodrigo Alfaro, comandante de la Fuerza Pública de San José, Murillo se encontraba detenido por un trámite de portación ilegal de arma permitida y era atendido en la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, antes del accidente.

La patrulla se dirigía hacia la Fiscalía cuando, en una intersección al sur del parque de Desamparados, colisionó con un vehículo liviano que, irrespetó aparentemente, una señal de alto, lo que provocó que el vehículo oficial volcara con dos oficiales de la Fuerza Pública a bordo.

Alfaro indicó que Murillo iba en el cajón recubierto de la patrulla y que, tras el accidente, fue trasladado otra patrulla para recibir atención en el Hospital San Juan de Dios. El detenido presentaba varios golpes debido al impacto del vuelco.

El comandante también mencionó que el conductor del vehículo liviano, quien viajaba solo, fue sometido a una prueba de alcoholemia, que dio como resultado 0,14 grados de alcohol en sangre. Aunque esto no es suficiente para ser detenido según la Ley de Tránsito, "el conductor sí recibió sanciones, por conducir en estado de preebriedad".

Este es el segundo accidente grave que involucra a una patrulla de la Fuerza Pública en las últimas semanas. El 21 de agosto, Fabiola Arguedas Sánchez, enfermera de 26 años, falleció en Barrio Los Angeles, San José, cuando el vehículo en el que viajaba colisionó con una patrulla que escoltaba una ambulancia con dos heridos por arma de fuego hacia el Hospital San Juan de Dios. ■



El accidente ocurrió al sur del parque de Desamparados. CAP-TURA DE PANTALLA

@fuerzapublicaCR El conductor del vehículo Suzuki (al fondo), de apellido Salazar, murió baleado este martes en La Colina de Limón. Otras seis personas corrieron la misma suerte ese día. RAÚL CASCANTE

HOMICIDIOS EN PUNTARENAS, CARTAGO, ALAJUELA, SAN JOSÉ Y LIMÓN

## Violento martes deja saldo de siete muertes en cinco provincias

OlJ recogió 26 casquillos en la escena de un crimen en Herradura

#### Hugo Solano C. y Keyna Calderón

Redactor y corresponsal de GN

De los siete homicidios que sacudieron al país este martes, el último fue el de un hombre de 34 años, de apellido Medina, quien fue acribillado en el cantón de Garabito, poco antes de la medianoche, en un aparente ajuste de cuentas.

La Cruz Roja fue alertada sobre el tiroteo cerca del puente de hamaca de Herradura. Al llegar, los socorristas declararon fallecido al paciente, vecino de la zona y conocido como Chatel.

La Fuerza Pública se hizo cargo de la custodia hasta que agentes del Organismo Investigación Judicial (OIJ) levantaron el cuerpo la madrugada de este miércoles y recolectaron 26 casquillos y otras pistas para tratar de identificar a los responsables.

Medina estaba en la vía pública cuando varios sujetos lo abordaron y le dispararon en la cabeza y otras partes del cuerpo. El caso se investiga como un ajuste de cuentas. Aún se desconoce la forma en que los agresores se movilizaban.

Con esta muerte, Garabito llega a 12 asesinatos este año, siendo el tercer cantón de la provincia de Puntarenas con más casos, solo superado por el cantón central con 44, y Parrita con 18.

Violencia. Este martes, los cuerpos de socorro y la Policía atendieron asesinatos en las provincias de Puntarenas, Cartago, Alajuela, San José y Limón. El primero ocurrió a las 10 a.m. en La Colina de Limón, cuando sicarios asesinaron a un taxista informal de 38 años, identificado como de apellido Salazar, mientras conducía un vehículo liviano.

A las 12:53 p. m., otro hombre de 47 años, apellidado Monge, fue asesinado por motociclistas que lo interceptaron en la vía pública en playa Bandera, Parrita, Puntarenas.

En el barrio San José de Alajuela, un joven de 25 años, de apellido Solano, fue acribillado frente a un supermercado. Aunque intentó refugiarse en el establecimiento, falleció en el lugar a la 1:08 p.m.

El Cairo de Siquirres fue escenario del asesinato de un joven de 21 años, de apellido Romero, quien fue baleado a las 6 p. m. por pistoleros que huveron en una bicimoto.

A las 2:23 p. m., la Cruz Roja recibió un aviso sobre un herido por arma de fuego en León XIII, Tibás. Al llegar la ambulancia, el hombre ya no presentaba signos vitales. Se trataba de un individuo conocido como Bimbo, quien habría sido asesinado por temas relacionados con drogas en una calle cercana al parque de esa ciudadela. El fallecido, de apellido Renasco, de 56 años. Tenía heridas en varias partes del cuerpo.

Otro ataque. El OIJ también confirmó que en el Hospital Max Peralta de Cartago falleció Carlos David Gómez Torres, de 42 años, luego de que llegó a la casa de su expareja armado con un punzón e intentó agredirla.

Gómez ingresó a la vivienda, cerca de la escuela Eugenio Corrales, en Paraíso, a pesar de tener medidas de prohibición de acercarse, por antecedentes de violencia doméstica contra la mujer, de 32 años.

Tras entrar por una pared de latas, llegó hasta donde se encontraba su excompañera sentimental, de apellido Morales, pero la actual pareja de la mujer, junto con otro familiar, desarmaron al agresor y lo hirieron con el mismo punzón en el cuello y la espalda.

Fue trasladado en estado grave al Hospital Max Peralta, donde falleció a las 4:20 a.m. El hombre tenía una orden de captura por pensión alimentaria, según la Fuerza Pública.

El fallecido era padre de tres hijos, uno de ellos, de seis años, procreado con la mujer de apellido Morales, a quien intentó agredir con el arma blanca.

En esa misma provincia, pero en el cantón de La Unión, en San Rafael, al filo de la medianoche, un hombre de apellido Sánchez fue baleado por pistoleros en moto.

El hombre estaba con otros dos en la vía pública cuando les dispararon en repetidas ocasiones. Solo Sánchez fue alcanzado por un proyectil en una pierna y fue atendido en el Hospital Max Peralta.

La mañana de este miércoles, en el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago, otro hombre fue baleado pero el impacto le dio en las manos y fue llevado en condición estable al centro médico.

INTENSA BÚSQUEDA

#### Joven lleva una semana desaparecido en Esparza

Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Desde el 5 de setiembre, la familia de Kenneth Herrera Arias, de 26 años, no tiene noticias de él. Ayer, aun con una exhaustiva búsqueda en la zona montañosa de Calle Salinas de Esparza, donde fue visto por última vez, no se han obtenido resultados positivos.

Según relatan los familiares, Kenneth salió ese día con unos amigos a Puntarenas, pero no regresó con ellos. Estos solo enviaron una ubicación en un mapa, indicando el lugar donde supuestamente quedó Herrera.

Gabriela Arias, hermanastra del desaparecido, comentó en redes sociales que la familia está desesperada, ya que no han tenido noticias desde su desaparición. Su madre, María Auxiliadora Arias, expresó su angustia, afirmando que han visitado la zona varias veces tras recibir información de personas que aseguran haber visto a Kenneth desorientado, pero sin éxito en encontrarlo.

La familia ha pasado días completos, e incluso noches, en la zona de búsqueda, lo que incrementa su estrés. Kenneth, quien es estudiante y el menor de tres hermanos, vive en Heredia.

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, informó que ayer a las 9 a.m. un grupo de 13 cruzrojistas, con tres vehículos de operación, se unió a la búsqueda en Las Mesas de Caldera, junto al personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública. El OIJ indicó que la denuncia fue presentada el sábado, dos días después de su desaparición.

La madre de Kenneth explicó que mantienen contacto frecuente con el personal del OIJ, quienes les informan sobre las áreas de búsqueda que han sido descartadas. Señaló que tíos, primos y otros familiares han colaborado en las labores de búsqueda.

"Lo que me dan ganas es de irme a vivir a una cabina y estar ahí para buscarlo cuando la gente llama diciendo que lo vieron", expresó. ■

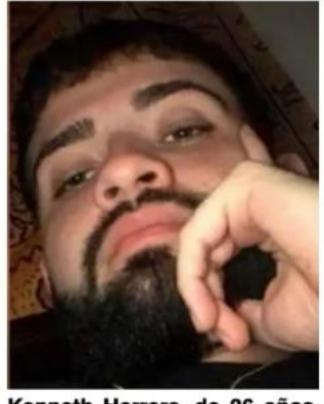

Kenneth Herrera, de 26 años, vive en Heredia y es padre una niña de tres años, ou

Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

l obtener la tan anhelada corona del Miss Universe Costa Rica, el pasado martes 10 de setiembre, Elena Hidalgo Ramírez marcó la historia de los certámenes de belleza en Costa Rica. Ella tiene 32 años y es madre de Mila, una niña de 6 años, dos características que hasta hace dos años la imposibilitaban a participar en ese concurso.

No obstante, las reglas del Miss Universo cambiaron, convirtiéndose Elena en la primera mamá y mujer mayor de 30 años que representará al país en el certamen mundial de belleza.

Elena estudió Derecho, pero no le gustó; luego estudió Marketing Digital y ahora cursa la carrera de Nutrición. Recuerda que su primer trabajo fue en una tienda de celulares, pero hasta hace unos meses dividía su vida entre Costa Rica y México, pues trabajaba en el país azteca como modelo.

La reina, oriunda de San José y que vivió parte de su infancia en Limón, confiesa que le ilusiona mucho lo que viene; aunque sabe que tiene que aprovechar el tiempo al máximo, pues estará en una competencia muy reñida.

En una entrevista con La Nación, Elena Hidalgo habló de cómo será su preparación para el Miss Universo -que se efectuará en México en noviembre-, de lo mucho que se ha esforzado por conseguir sus sueños y la ilusión que le produce ser una mamá empoderada.



derosas y caminando con tanta seguridad sobre la pasarela, con esos vestidos hermosos. Me llamaba mucho la atención verlas responder con esa seguridad tan grande y siempre me visualicé ahí en algún momento de mi vida.

"Sin embargo, pensé que no iba a suceder, porque muchas puertas se cerraron para mí en un momento de mi vida, que fue cuando me convertí en madre, pero cuando Dios tiene algo para uno, como dice el dicho: 'Si no es para ti, ni aunque te pongas, y si es para ti, ni aunque te quites'... La verdad es que yo me traté de quitar por muchos años, pero aquí estoy, porque definitivamente era para mí. El camino no ha sido nada fácil, ha sido de mucho sube y baja, de mucha perseverancia, de decirme a mí misma: 'Vamos para adelante, no te rindas'.

"Y por supuesto ha habido momentos en los que he dudado, pero mi autoestima y amor propio, en los que he estado trabajando por todo este tiempo, son la que me han dado la fuerza de estar aquí y no rendirme".

#### --¿Cómo era Elena de niña?

—Muy inquieta. Cualquier persona te lo podría decir, yo era juguetona, que necesitaba estar haciendo algo: pintando o patinando. Preguntaba todo, era muy curiosa y con una gran imaginación, me encantaba imaginar que iba de viaje, me gustaba jugar que era periodista, y que tenía mi propia revista.

"Ya en la adolescencia era muy soñadora y sí pensaba mucho con ser modelo; pero también estaba enfocada en los estudios. Esta fue una etapa complicada, porque yo era un adolescente atípica: llena de pecas, delgadita y alta,

# \*PENSÉ QUE ESTO NO IBA A PASAR, MUCHAS PUERTAS

#### —Usted es modelo profesional desde hace más de una década, pero ¿anteriormente había participado en algún certamen de belleza?

-Yo participé en un concurso muy pequeñito de aquí, de Costa Rica, en este momento no recuerdo el nombre, pero ahí pude tener la visión más o menos de lo que era. De hecho, esa vez quedé en el top dos y bueno, ganó otra chica, entonces ya tenía la visión más o menos de cómo era.

#### ---¿Y por qué decidió inscribirse en el Miss Universe Costa Rica?

—Yo creo que las mujeres estamos en nuestro momento, este es el momento ideal para que yo esté participando aquí. Soy madre, tengo 32 años. Hace 10

Al convertirse en madre, la

reina del Miss Universe Costa Rica creyó que su sueño de competir en Miss Universo era un imposible. Hoy celebra que su hija le dijera: 'Lo logramos, mamá'

entonces me costaba mucho hacer amigos. Pero la verdad es que la recuerdo con mucha alegría".

SUPLEMENTO DE

ENTRETENIMIENTO

LA NACIÓN

WWW.NACION.COM

**JUEVES** 

12DESETIEMBREDEL2024

#### --¿Cómo la marcó eso como mujer?

-En un momento de mi vida decidí no creerles a todas las personas que decían algún comentario feo acerca de mí, porque sí había mucho bullying, entonces decidí no creerles. Siempre tenía una voz en mi interior que me decía: 'No les vamos a creer', y creo que esa voz fue la que me salvó para estar hoy aquí y ser la mujer que soy.

"De todas formas, agradezco a todas las personas que en algún momento me dijeron algo así, porque yo creo que me prepararon para la vida,











**PRESENTAN** 



Vení a nuestra feria y participá en el sorteo de una de las 5 increíbles estadías para 2 adultos y 2 perrijos en el espectacular Hotel Boutique Costa Pacífica\*.

¡Relájate y crea recuerdos inolvidables junto a tus peludos en un auténtico paraíso de playa!



hotelcostapacifica.com WhatsApp 2778-6025

\*Aplican restricciones



Entrada.

gratuita

SET.
PARQUE
VIVA

**FULL** SPOT

**ÚLTIMOS ESPACIOS** 6050-2728 • SPORRAS@DELUXEPRODUCCION.COM















#### PASATIEMPOS

#### Mafalda por Quino











#### Justo y Franco



#### Sopa de letras

Encuentre 7 herramientas y utensilios de cocina

| .1 | F | C      | Т | П | V | T | Α | F |
|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| L  | В |        |   | D |   |   |   | , |
| В  | N | 200200 |   | Т |   | Z |   | N |
| Р  | R | 0      | D | Ε | N | Ε | Τ | N |
| L  | ٧ | U      | F | Ι | 0 | R | Χ | R |
| Α  | C | Α      | C | Ε | R | 0 | L | Α |
| Т  | Υ | Ε      | S | Ε | F | M | ٧ | L |
| 0  | В | N      | A | 0 | R | K | ٧ | L |
| С  | U | C      | Н | Ι | L | L | 0 | Χ |
| I  |   |        |   |   |   |   |   |   |

#### Crucigrama

Escríbanos cruciln@gmail.com

| 1        |    | 2  |    | 3  |    | 4  | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | П  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| $\vdash$ |    | Н  |    | 8  |    | 10 | $\vdash$ | $\vdash$ | T        | $\vdash$ | $\vdash$ |    |
| 11       | Г  | Г  |    | Г  | 12 | Г  | $\vdash$ | T        | $\vdash$ |          | 13       |    |
|          |    | Г  |    |    | 14 | T  | T        | T        | T        | 15       | Г        |    |
|          |    |    |    | 16 |    |    |          |          | 17       | T        | T        | 18 |
| 19       | Г  | Г  | 20 | ┖  | Г  | Г  | 21       |          | Г        |          |          |    |
| Г        |    | 22 | Γ  |    | Г  |    | 23       | 24       | Г        | 25       |          |    |
|          |    |    |    |    | 26 | Г  | Ī        | T        | Γ        | Τ        | Г        |    |
| 27       | 28 | 29 |    |    |    |    | 30       | T        |          |          |          |    |
|          | 31 | Т  | Г  | 32 | 33 | 34 | T        |          |          |          |          |    |
| 35       |    |    | 36 | Γ  | Γ  | Γ  |          | 37       |          |          |          |    |
|          | 38 | 39 |    | Γ  | Г  | Γ  |          | Г        |          | Г        |          |    |
| 40       |    |    |    |    | Γ  | Γ  |          |          |          |          |          |    |

#### Horizontal

04.Cannáceo.10.Aloe.11.Baile popular peruano, parecido a la jota aragonesa.13. Iniciales que aparecen en las recetas médicas.14. Acción de rabotear.16. Otorga, dona.17. Siglas latinas que Poncio Pilatos mandó inscribir en la cruz de Jesucristo. 19. Terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped.22.Rizo de pelo.23. Pronombre personal de tercera persona (fem.).26.Que se pone rojo o candente con el fuego.27.Cetáceo odontoceto.30.Una de las lunas de Júpiter.31.Pez selacio perteneciente al suborden de los escuálidos.35. Fuerza hipnótica, según Reichenbach.36. Sin costura.38. Nitrato.40. En América, ceder, transigir.

#### Vertical

01.Acción de desesterar.02.Morir.03.(... Simbel) Emplazamiento de dos templos a orillas del Nilo, al sur de Asuán.04.Rostro.05.Rey de Israel entre 874 y 853 a.C., esposo de Jezabel.06.Que se halla en la niñez.07.Que se puede abatir.08.Símbolo del calcio.09.Concepto equivocado.12.(... de la sarna) Acaro que produce la sarna.15.Dentro de.16.Contracción.18.Que está fuera de regla.20.Mudanza (acción y efecto).21.Daño corporal causado por una herida, golpe o enfermedad.24.Embrollo.25.Inflamación de un vaso, principalmente sanguíneo o linfático.28.Lanzar la red para pescar.29.Símbolo del cesio.32.Juntes, líes.33. Relación escrita de lo tratado en una junta.34.Loa, alabanza.37.Prefijo "bajo", "debajo".39.Voz usada en algunas partes para espantar a las aves.

#### Sudoku

| Grado de dificultad: | *** |
|----------------------|-----|
|----------------------|-----|

|   |   | 8 |   |   | 1 | 7 |   | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 8 | 9 |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   | 7 |   |   | 9 |   |
| 8 |   | 2 | 6 |   |   |   |   |   |
| 7 | 9 |   |   | 8 |   |   | 6 | 4 |
|   |   |   |   |   | 7 | 8 |   | 1 |
|   | 8 |   |   | 6 |   |   | 3 |   |
|   |   |   |   | 2 | 9 |   |   |   |
| 4 |   | 3 | 1 |   |   | 6 |   |   |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

#### ¿Sabía qué? La cueva de Lascaux

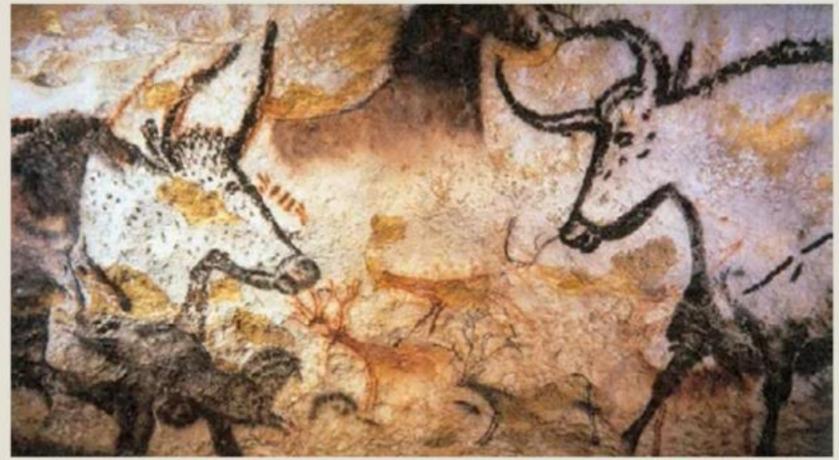

Hace 84 años, el 12 de setiembre de 1940, un grupo de jóvenes en Francia descubrió por accidente las pinturas rupestres en la cueva de Lascaux. Datan de hace más de 17.000 años y son patrimonio de la humanidad. WIKIMEDIA COMMONS

Las soluciones del día de hoy en la página 18.



El espectáculo de Pedro Capó se realizará el sábado 30 de noviembre en el club Peppers, en Curridabat. FACEBOOK

Puertorriqueño promociona nuevo disco

#### Pedro Capó dará concierto para los ticos en noviembre

#### Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

La buena vibra de Pedro Capó sonará fuerte en nuestro país. El puertorriqueño, ganador del Latin Grammy, vendrá en concierto a Costa Rica para interpretar todos sus éxitos y presentar su nuevo disco de estudio.

La noticia fue confirmada por la productora Move Concerts, encargada del evento que traerá al boricua a suelo tico. En un comunicado de prensa, el cantautor afirmó que su encuentro con los fans costarricenses será "una noche de conexión, de disfrute pleno, bonito, fuera de las locuras del mundo y llena de música."

El espectáculo se realizará el sábado 30 de noviembre en el club Peppers, en Curridabat.

En este *show*, Capó, nieto del mítico Bobby Capó, compartirá con sus seguidores las canciones del álbum que planea lanzar en noviembre, entre ellas destaca Sabe bien, su más reciente sencillo.

#### **Precios**

Los precios y localidades son:

- Preferencial: ¢35.800
- VIP: ¢47.700

Estos montos ya incluyen impuestos y cargos.

Detalles. El concierto de Pedro Capó en Costa Rica es apto para todo público; sin embargo, los menores de edad deben asistir acompañados por un adulto.

Las entradas estarán a la venta en el sitio www.eticket.cr y la preventa se realizará de la siguiente manera:

- ▶1. Lunes 16 y martes 17 de setiembre: Compra habilitada para clientes de American Express.
- ▶2. Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de setiembre: Venta para tarjetahabientes de Bac Credomatic.
- ▶3. A partir del sábado 21 de setiembre: La compra se podrá realizar con cualquier tipo de pago. Todas las ventas se habilitarán a las 10 a. m. ■

Creación artística tiene 26 años de existencia

### Vandalizada escultura de Leda Astorga restaurada hace un año en La Sabana

Obra 'Arcoíris' fue

manchada con pintura blanca. Su autora lamentó la situación

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

La artista costarricense Leda Astorga recibió este lunes una mala noticia: una de sus obras fue víctima de vandalización. Se trata de su escultura Arcoíris, ubicada en el parque de La Sabana, que había sido restaurada hace apenas un año.

"¡Qué feo se siente ver esto! Maldad de la mala", escribió Astorga en su perfil de Facebook, al denunciar los hechos.

Según explica Astorga, su obra fue rociada con pintura blanca y ahora deben determinar si es pintura en aceite o agua para saber qué método de restauración aplicar. Sumado a esto, están a expensas de que el Instituto Costarricense de Deportes y Recreación (Icoder), ente encargado del parque josefino y su mantenimiento, asuma el arreglo.

La obra se realizó hace 26 años en el marco de un Festival Internacional de las Artes, efectuado en 1998.

La artista explica que, debido a que la escultura está al aire libre y fue diseñada para que los menores de edad puedan jugar en ella, debería tener mantenimiento al menos una vez al año. No obstante, de acuerdo con la artista, el Icoder no brinda la atención adecuada a estas piezas artísticas.



En la foto de la izquierda se aprecia la escultura Arcoiris recién restaurada. A la derecha, luego de ser vandalizada. LEDA ASTORGA

De hecho, el resto de esculturas que acompañan a la de Astorga se encuentran muy deterioradas. Además, para que Arcoiris fuera restaurada hace un año, la escultora tuvo que pasar por un largo proceso burocrático que tomó más de un lustro.

"El Icoder la había restaurado antes, pero la pintaron de otros colores, irrespetando totalmente la Ley de Derechos de Autor", declaró la escultura nacional.

Astorga lamenta que en Costa Rica no exista un interés sostenido de las autoridades gubernamentales por cuidar y promover el arte en el país.

"El deterioro de la educación es tan grande que qué le va a pedir uno a la gente que respete. ¿Que respete qué?, si ni siquiera saben qué es el arte. Yo creo que es un problema mucho más profundo, de un sistema que no le interesa la sensibilidad de la gente, porque eso no genera dinero", aseguró.

Esteban Tortós, quien estuvo a cargo de la gestión para restaurar el parque escultórico en La Sabana, asegura que desde que iniciaron este proceso recibieron algunas amenazas. Concretamente, los comentarios negativos se enfocaban en el arcoíris de la base de la escultura de Astorga.

"Se acercaban personas que nos decían literalmente: 'Esto del arcoíris no se debería permitir, ahorita la despedazan'. Otra persona comentó que era 'un desperdicio gastar plata en estas cosas de arcoíris', explicó Esteban.

De acuerdo con Tortós, más que vandalismo, este hecho corresponde a un acto de intolerancia, pues aunque no es el concepto de la obra, algunas personas la asocian con la comunidad LGBTIQ+. ■

Saberer

#### **Soluciones**

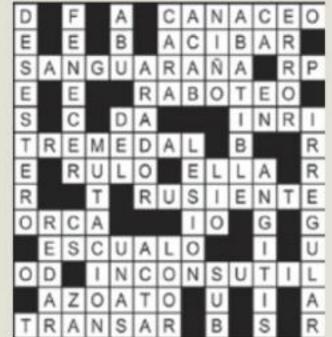

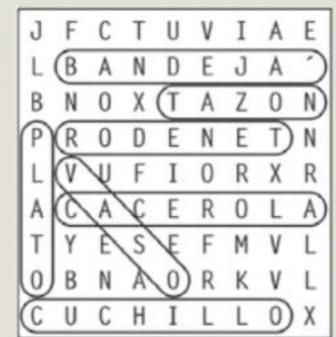

| 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 |   | _ |   |   |   |   |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 |

#### LA RECETA

**Pastel dulce** de olla

de carne

Nivel: Fácil

Tiempo: 1 hora 30

minutos

Riende: 15 porciones

Costo: Bajo

Chef: Mayra Elizono

Barrantes

#### Ingredientes:

Verduras de la olla de carne añeja (de preferencia):

- 1 taza de yuca
- 1 taza de plátano verde
- 1 taza de ayote sazón

1 taza de camote

- 1 taza de chayote sazón
- 1 taza de papas
- 1 taza de zanahoria
- 1 taza de azúcar
- 2 cditas, de vainilla
- ½ taza de fécula de maíz 1 taza de pasas picadas
- 1 taza de queso
- 4 huevos semibatidos

#### Preparación:

1. Preparar una olla de carne como usted sabe hacerla.

2.Ralle las verduras que le quedaron al día siguiente de la olla de carne.

3.Mezcle las verduras con los huevos, el azúcar, la vainilla, las pasas, la fécula de maíz y el queso.

4.Coloque la mezcla en una bandeja o pyrex engrasado y

enharinado. 5.Llévelo al horno precalentado a

400°F (200°C) por 40 minutos con calor solo por abajo.

## Anúnciate donde todos buscan BUSC 9 6478-2411 ~ 4107-1717 opción 2

EMPLEO

AUTOS

**BIENES RAICES** 

VENTA BUSCO

19

#### **EMPLEO** OFICINISTA

Con experiencia, para labores de digitación, servicio al cliente y cobro. Enviar Cv con foto.

dcvisor123@gmail.com



2 baños, terraza, bodega, cto pilas, cochera. Valor: ¢350 mil

7239-2305

#### **BIENES RAÍCES** ALAJUELA, COYOL

cerca Zona Franca. Venta 2 lotes 150 m2 c/u. ¢35 millones c/u Tel: 8891-2220

+1(516)444-6229

#### 0 **VARIOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**

Ágil y rápido, en primer grado. Interés 2% en colones.

**3848-0726** 

**VARIOS** 

MASAJES CARTAGO

**Necesito chicas** 

horarios flexible

Lunes a domingo de 9 am a 8 pm

Tel: 6337-0410

#### Ø **VARIOS**

#### FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

Ø

**VARIOS** 

**HIPOTECAS** 

PRÉSTAMOS HOY

Avalúo gratis Colones y dólares

Tel: 2223-6868 / 8382-1532

8825-5315

#### **EMPLEO VENDEDORES POLACOS**

San Rafael Abajo Desamparados Buena comisión

8752-1713

#### 130 **ALQUILER** Apart. 1 o 2 pers. GUADALUPE

carretera principal Estab. laboral, cochera port. eléct. ¢210mil

**301-2772 / 8835-0808** 

**BIENES RAICES** 

Vista panorámica

aeropuerto.

1/2 ha (50 m fte y 100 m fondo)

Todos los servicios.

¢160 mills. Negociable.

Financio en parte.

Zetillal de Santa Bárbara.

8821-9156 / 8877-0511

#### **BIENES RAICES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**

OFICINA RICARDO **ROJAS DÍAZ S.A** 

75 años

a su servicio

ofrrojas@outlook.com www.realestatecr.net

**2222-5555** 

**VARIOS** 

SE VENDE MAQUINARIA

Taller de Precisión Exc Oport

Tornos, fresadoras, equipo

de soldar, prensa hidráulica

otros. Tibás

**© 8325-5343** 

### **©** 6353-6152 / 6345-7122

Ø)

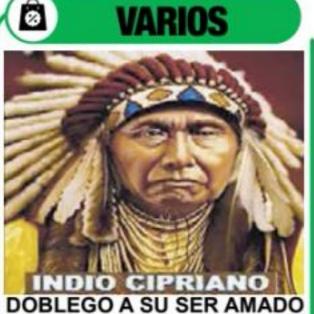

pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549





Restaurante en Escazú Parrillero-Cocinero A-Bartender

Experiencia comprobable Que viva cerca de la zona

Info@restaurantelosanonos.com

#### **EMPLEO** Se busca

CHEQUEADOR / DESPACHADOR con experiencia para laborar en San Pedro, Montes de Oca.

**©** 8911-0655

### **BIENES RAICES**



Quinta y casa x el cruce Sarapiquí

Área: 140m2, 3 hab, 2 bñ, bodega, áreas verdes, ventanales, terrazas techadas, alarma, aire acondic. en la sala. Lote 5000m2 \$\mathbb{C}70 mills

8839-2951/8384-2205

#### **VARIOS**

8



#### **CURANDERO Y** VIDENTE ANGELO

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir. Informes de 8am a 6pm

**3977-2252** 

### **VARIOS**

#### **IILIQUIDACIÓN** TOTAL!!

LÁMINAS de techo #28 366x81 ¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.500, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢11.000, 2x2 galvanizado ¢8000, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100, canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18000. Tel: 2227-8000

8469-6837

#### **ALQUILER** OFICINA Gonz. Lahmann

Incluye oficina, agua, luz, internet, sala reuniones, sala espera, limpieza, 1 parqueo. \$275.000

**© 8841-1248** 

4107-1717 6478-2411



# ECONOMIA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 514,88 ¢ 519,70 \$ 1,101

www.nacion.com Esteban Ramírez, editor de Economia

eramirez@nacion.com

→ Gasto representa 1,18% del PIB, la cifra más baja desde 2006

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

El gobierno proyecta para el 2025 la inversión en obras públicas más baja, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), de los últimos 19 años.

En el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el próximo año, presentado por el Ministerio de Hacienda el 30 de agosto, se contempla un gasto de capital de ¢620.751,2 millones, lo que representa una reducción de ¢34.609 millones en comparación con los ¢655.360,2 millones previstos para el cierre del 2024.

Esta suma representa el 5% del plan de gasto total, que asciende a ¢12.397.486,2 millones, y equivale aproximadamente al 1,18% de la producción prevista para el 2025. Para encontrar un año en el que esta partida de gasto fuera tan baja en relación con el PIB, es necesario remontarse al 2006, cuando se situó en un 0,9% de la producción.

Los gastos de capital incluyen diversas actividades, como la construcción de edificios, la compra de terrenos, la inversión en carreteras, maquinaria, equipos y activos intangibles, como licencias de software, además de la adquisición de otros bienes. También se contemplan las transferencias de capital que el gobierno tiene previsto realizar a otras entidades para la inversión en obras.

Para este análisis, se consideran los montos de gasto de capital devengados por el Gobierno Central en cada año (registrados cuando se generan las obligaciones), excepto en los casos del 2024 y el 2025, donde se utilizan los montos presupuestados en agosto del 2024 en el proyecto de presupuesto ordinario.

Andrés Fernández, economista del Consejo para la Promoción de la Competitividad (CPC), advirtió de que no todo el presupuesto programado se ejecuta, lo que podría agravar la situación, ya que la cifra final del próximo año podría ser aún menor.

En el 2019, la inversión en obras públicas alcanzó su nivel más alto desde el 2010. pero en el 2020 este tipo de gasto disminuyó debido a que la pandemia detuvo la compra de activos y bienes duraderos. Aunque en el 2021 la cifra se recuperó en comparación con el 2020, el gasto de capital ha continuado disminuyendo cada año.

Isaac Castro, exviceministro de Egresos de Hacienda. atribuye esta tendencia a la regla fiscal.

La regla fiscal establece que, cuando la deuda gubernamental supera el 60% del PIB, como es el caso actual-

# Gobierno presupuesta para 2025 menor gasto en obras en 19 años

> Prevé destinar ¢620.000 millones, ¢35.000 millones menos que en 2024

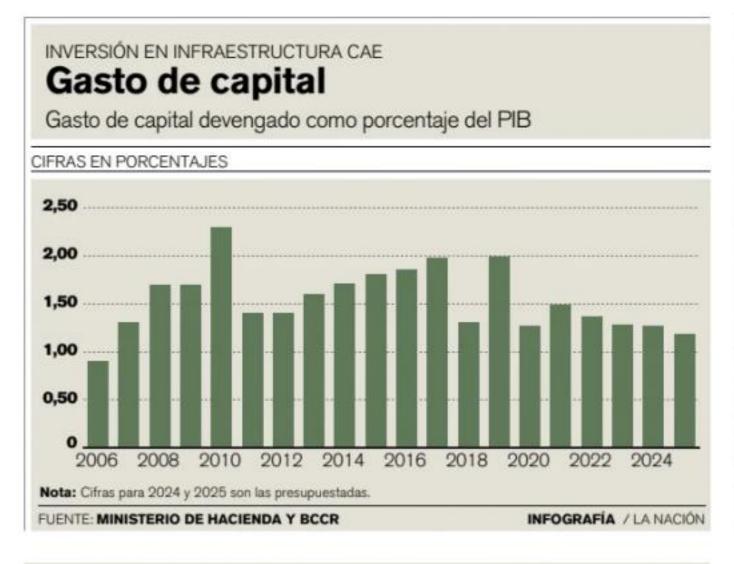

MONTOS VARÍAN PARA 2025

#### Transferencias de capital

Cifras en millones de colones. Presupuesto del 2024 incluye las modificaciones hasta agosto. No considera gasto en activos ni formación de capital.

| RUBRO                                           | PRESUPUESTO<br>ACTUAL 2024 | PRESUPUESTO<br>2025 | VARIACIÓN  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| Ministerio de Vivienda*                         | 2.438,8                    | 15.4370             | 151.931,2  |
| Ministerio de Obras<br>Públicas y Transportes   | 139.048,9                  | 125.426,1           | -13.622,8  |
| Ministerio de<br>Educación Pública              | 43.853,2                   | 34.765,7            | -9.087,5   |
| Ministerio de Ambiente                          | 13.523,8                   | 12.680,7            | -843,1     |
| Ministerio de Economía,<br>Industria y Comercio | 7.400,7                    | 7.400,7             | 0          |
| Ministerio de Trabajo y<br>Seguridad Social*    | 142.077,5                  | 7.382,6             | -134.694,9 |
| Ministerio de<br>Gobernación y Policía          | 6.826,9                    | 6.826,9             | 0          |
| Ministerio de Salud                             | 0                          | 6.166,5             | 6.166,5    |
| Ministerio de<br>Agricultura y Ganadería        | 5.696,4                    | 6.066,4             | 370        |
| Poder Judicial                                  | 1.051,6                    | 1.200               | 148,4      |
| Ministerio de la<br>Presidencia                 | 44,5                       | 50                  | 5,5        |
| Ministerio de Cultura y<br>Juventud             | 20                         | 0                   | -20        |
| Total general                                   | 361.982,3                  | 362.335,6           | 353,3      |

NOTA: EL INCREMENTO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA CAÍDA EN TRABAJO SE DEBEN AL TRASLADO DE UNA TRANSFERENCIA DE CAPITAL DESTINADA AL BANHVI QUE SE EXCLUYÓ DEL MTTS Y SE ASIGNÓ A VIVIENDA

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA

mente, el aumento del gasto corriente no debe exceder el 65% del promedio de crecimiento del PIB. Para el presupuesto del 2024, el gasto total y

corriente no puede incrementarse más del 3,53%.

Sin embargo, según Castro, la mayor caída en el 2025 se debe a que los ingresos co-



Los gastos de capital incluyen, entre otros, la compra de terrenos y la inversión en carreteras y maquinaria. JOSE CORDERO

rrientes del Gobierno proyectados para ese año (incluyen ingresos tributarios, no tributarios, contribuciones sociales y transferencias corrientes –sin considerar la deuda–) no crecerán al mismo ritmo que la economía. Además, el gobierno ha aumentado las transferencias a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el gasto en remuneraciones.

"El gobierno decidió asignar más recursos a las transferencias y no al gasto de capital; es una decisión del gobierno. Además, tras la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno optó por acelerar el gasto, lo que deja menos espacio para la inversión en capital", afirmó Castro, quien también es economista.

El economista y consultor internacional Jorge Cornick destacó que una menor inversión en infraestructura pública impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Como ejemplos, mencionó la construcción y mantenimiento de escuelas, la compra de equipos para la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, y la mejora de carre-

Agregó que esta última situación genera mayores tiempos de transporte de mercancías en las carreteras nacionales, lo que eleva los costos de diversos bienes y servicios.

Andrés Fernández coincidió con esta opinión y explicó que una menor inversión en obras públicas afecta la competitividad del país, lo que podría comprometer el crecimiento económico de Costa Rica en los próximos años. "Son las inversiones en capital físico las que generan crecimiento económico a largo plazo, al atraer y fomentar la inversión de empresas de régimen especial y definitivo", razonó el especialista.

Principales obras. El total del gasto de capital para el año entrante se distribuye de la siguiente manera:

- ¢176.617 millones para formación de capital, como carreteras y edificios públicos.
- ¢81.798,6 millones para la adquisición de activos.
- ¢362.335,6 millones en transferencias de capital destinadas específicamente a las instituciones del Estado.

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto 2025, se destacan algunas de las obras planeadas para ese año.

- ➤ 1. El Ministerio de Salud tiene previsto destinar ¢8.938,6 millones a la construcción de Comités CEN-Cinái en cantones como Pérez Zeledón, Buenos Aires, Cañas, Esparza, Nandayure y Paso Ancho. Además, prevé hacer 157 remodelaciones o ampliaciones en establecimientos similares en Guápiles, Talamanca, Pococí, San Carlos, Turrialba y Cartago.
- >2. El Ministerio de Salud también contempla una trans-

ferencia de capital de ¢6.166,5 millones para la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, destinada a la construcción y equipamiento de la Torre de la Esperanza, en ese centro médico.

▶3. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) presupuestó ¢8.072 millones para el mantenimiento de rutas de lastre. Además, asignó ¢3.990 millones para la adquisición de equipos de salvamento y extinción de incendios en los aeropuertos internacionales, y ¢3.000 millones adicionales para la construcción y ampliación de la pista, el área de maniobras y obras conexas en el aeropuerto internacional Daniel Oduber.

>4. El Ministerio de Justicia y Paz destinó ¢3.900 millones para continuar con mejoras en la infraestructura penitenciaria, incluyendo proyectos de remodelación y ampliación en varios Centros de Atención Institucional (CAI). Algunos de estos proyectos buscan cumplir con órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud debido a las "condiciones insalubres y la obsolescencia de la infraestructura actual".

▶5. El Ministerio de Educación Pública (MEP) asignará unos ¢2.000 millones para la compra de una licencia de software que abarcará 2.500 centros educativos y 144 direcciones regionales, en el marco del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT). Además, destinará ¢5.439,2 millones para la adquisición de maquinaria y equipo diverso.

¿Hasta cuándo? Isaac Castro estima que, dado que el gobierno no prevé que la deuda se reduzca por debajo del 60% del PIB antes del 2026, el gasto de capital no volvería a aumentar como porcentaje de la producción hasta aproximadamente el 2028. Sin embargo, señaló que, para que esto ocurra, es fundamental que el gobierno reasigne los recursos de manera adecuada.

Esto se debe también a que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2029 anticipa una reducción en el gasto destinado al pago de intereses de la deuda, lo que permitiría destinar más recursos a la inversión en obra pública.

Andrés Fernández sugirió, por su parte, que en el corto plazo el país debe evaluar la posibilidad de sustituir algunos gastos corrientes en diversos ministerios para redirigirlos a gastos de capital. También recomendó priorizar ciertas obras específicas para concluirlas adecuadamente y, una vez alcanzada la infraestructura necesaria, reorganizar el gasto corriente.

El economista del CPC concluyó que el Gobierno Central debería revisar las transferencias que realiza al sector privado y evaluar si estas realmente generan el valor agregado esperado.



P.F. Chang's es un restaurante de comida asiática propiedad de Enjoy Group, empresa que se dedica a desarrollar y administrar hoteles, restaurantes y casinos. CORTESÍA ENJOY GROUP

AR HOLDINGS INFORMÓ A COPROCOM DE QUE VALORA LA ADQUISICIÓN

## Dueños de Dunkin' y Olive Garden analizan compra de P.F. Chang's

Compañía costarricense también es propietaria de Johnny Rockets

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

AR Holdings, empresa costarricense dueña de restaurantes como Dunkin', Johnny Rockets y Olive Garden, negocia la adquisición del restaurante P.F. Chang's, que cuenta con sedes en Heredia, Curridabat y Escazú.

Actualmente, esta marca pertenece a Enjoy Group, entidad que también administra L'ile de France y los hoteles Hilton Garden Inn y Fiesta.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), informó del acercamiento mediante un comunicado.

En el documento, la entidad detalla que la compradora, American Restaurants Holding, S. A., busca adquirir el control total de las sociedades Persal Capital, INC. y Capitales Moonriver, S. A., operadoras de P.F. Chang's.

American Restaurants Holding es una empresa sombrilla que administra las marcas de AR Holdings relacionadas con alimentos, como Outback Steakhouse, The Capital Grille y Yard House. Las otras divisiones son AR Retail, que opera marcas de moda como Forever 21, Old Navy, Mango o Saprissa, y Home and Decor Retailers, a cargo de Crate and Barrel.

Coprocom recibió la notificación de la operación el 6 de setiembre anterior.

La transacción abarca los mercados de venta de alimentos preparados para consumo directo en restaurantes de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La entidad estableció un plazo hasta el 26 de setiembre para que terceros interesados expresen sus posiciones respecto a este proceso de concentración de mercado, de acuerdo con la resolución del caso, expediente N.º 066-2024-CE.

P. F. Chang's es una cadena de restaurantes que ofrece comida asiática, principalmente de inspiración china.

Llegó al país en el 2014, con la apertura de su primer local en Avenida Escazú. Su menú incluye platos como dim sum, wok y sushi.

Variedad. AR Holdings gestiona más de 20 marcas en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, según su sitio web.

El centro de operaciones administrativas de la empresa se encuentra en suelo tico, bajo el régimen de zonas francas.

El artículo 96 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica establece que la Coprocom debe informar a los interesados sobre las operaciones de concentración económica bajo análisis.

No obstante, este anuncio no significa que la transacción haya sido aprobada o completada, sino que sigue en proceso de evaluación y que alguna de las partes muestra interés en la operación.

El comunicado de Coprocom no revela el valor de la transacción. Sin embargo, de acuerdo con la ley, cualquier fusión o adquisición donde los activos involucrados superen los 30.000 salarios mínimos (¢13.866 millones) requiere la autorización de la Comisión.

La Nación consultó a AR Holdings sobre la fecha estimada de cierre de la transacción y los planes con P.F. Chang's.

Por medio de su agencia de relaciones públicas, la compañía señaló que no se referirían al tema "por respeto al proceso de adquisición en curso y a todas la partes involucradas".

Del mismo modo, también se intentó contactar a Javier Pacheco, presidente ejecutivo de Enjoy Group, quien manifestó que prefiere no hablar del tema, por el momento, sin embargo, aclaró que lo hará "a su debido tiempo".

BUSCA ELEVAR PRESENCIA DE LA COMPAÑÍA EN CENTROAMÉRICA

#### Holcim compra operación de Cemex en Guatemala

#### Óscar Rodríguez

oscar.rodriguez@nacion.com

Holcim adquirió el 100% de la operación de su competidor mexicano, Cemex, en Guatemala, con el objetivo de elevar la presencia de la compañía en Centroamérica, pues ya está en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

El negocio incluye una planta de molienda de cemento, dos plantas fijas de concreto premezclado, una móvil de concreto premezclado, una terminal marítima y cinco centros de distribución. Asimismo, el negocio abarca un equipo de más de 150 trabajadores, se informó en un comunicado, sin detallar el monto de la transacción.

Holcim, compañía de capi-



Holcim, de capital suizo, ingresó al mercado guatemalteco en el 2023, al adquirir la empresa Minerales y Agregados. FABRICE COFFRINI

tal suizo, ingresó al mercado guatemalteco en el 2023, con la adquisición mayoritaria de la empresa Minerales y Agregados, especializada en morteros y adhesivos.

"Esta adquisición (la de Cemex) amplía la oferta de soluciones sostenibles en Guatemala", afirmó Oliver Osswald, director Regional de Holcim Latinoamérica.

La cementera también anunció el nombramiento de Manuel Sirtori como director general de Holcim en suelo chapín.

Sirtori lideró áreas estratégicas como operaciones, logística y distribución en mercados como México, Colombia, Ecuador y Argentina.

En diciembre del 2021, Cementos Progreso Holdings anunció la adquisición de las operaciones de Cemex en Costa Rica y El Salvador por \$335 millones.

La cementera azteca comenzó, en ese año, un proceso de salida de su operación en el Istmo para reestructurar su balance financiero. ■ PARA ESTE 2024, SE PROYECTAN 1,23 HIJOS POR MUJER

## Tasa de fecundidad del país se ubica entre las más bajas del planeta

Indicador se redujo más de la mitad en 34 años; mínimo se tocaría en 2031

#### Luis Enrique Brenes

luis.brenes@nacion.com

Costa Rica tiene décadas de mantener una tendencia creciente en su población. Hasta el 2022, año de la última estimación, el país tenía 5.104.907 habitantes, y para el 2024 se proyecta que la población será de 5.164.860 personas.

Sin embargo, vez más cerca de revertir esa dinámica. Este escenario podría presentarse en unos 21 años,

cuando se prevé

que la población del país deje de crecer, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esto ocurre cuando el número de los nacimientos es menor que el de defunciones, lo que provoca que la población del país deje de crecer y, por el contrario, empiece a reducirse. En Costa Rica, varios indicadores demográficos demuestran que la fecundidad sigue en disminución, lo que refuerza la idea de que el país está envejeciendo.

En esta edición de *La data*serie, nos concentramos en la tasa de fecundidad, utilizando como base los datos más recientes del informe Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100, publicados por el INEC en julio de este año. Para establecer la tasa mundial se usó información del Banco Mundial.

Según INEC, la tasa de fecundidad hace referencia al número de hijos que, en promedio, tendría cada mujer al final de su periodo fértil, si durante su vida tiene hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad observadas en el país y año de interés. El indicador suele compararse con la tasa de reemplazo, que sirve

> para determinar si las parejas están teniendo la cantidad de hijos necesarios para poder reemplazarse a sí mismos.

Gilbert Brenes Camacho, investigador del Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que la tasa de reemplazo es muy estable y se sitúa en 2,1 hijos por cada mujer. Cuando la tasa de fecundidad de un país es de 2,1 hijos por mujer, se encuentra en el nivel de reemplazo; es decir, las parejas están teniendo únicamente el número de hijos necesarios para reemplazarse a ellos mismos.

A la baja. Es innegable que la fecundidad en el país atraviesa una baja considerable que se ha intensificado con el tiempo. El último año en que estuvo por encima de la tasa de reemplazo fue en el 2003. La tasa global de fecundidad bajó de 3,26 hijos por mujer, en 1990, hasta 1,23 para la proyección del 2024. Según el INEC, se proyecta que Costa Rica alcanzará una tasa mínima de 1,14 hijos por mujer en el 2031.

La fecundidad en el país está muy por debajo del promedio mundial registrado en 2022 (2,26 hijos por mujer) por el Banco Mundial, así como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1,58 hijos por mujer).

El investigador del CCP afirmó que estar por debajo de la tasa de reemplazo no suele tener efectos a corto plazo, pero sí a mediano y largo. "Si una sociedad se mantiene en la tasa de 2,1 hijos por mujer, más o menos en el tiempo en que dura una generación en reemplazarse, la población no va a crecer ni a decrecer, se mantendría igual", dijo.

Brenes manifestó que en los últimos seis años se aceleró el descenso en la fecundidad en Costa Rica, lo que significa que los nacimientos disminuirán más rápido de lo previsto.

En un artículo de opinión publicado en abril de este año, Marco Otoya, académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), señaló diversos factores que contribuyen a la disminución



La fecundidad en Costa Rica está muy por debajo del promedio mundial registrado en el 2022 por el Banco Mundial (2,26). ARCHIVO

COSTA RICA Y EL MUNDO

Tasa de fecundidad

DATOS ANUALES/HIJOS POR MUJER Tasa de fecundidad Costa Rica

Tasa de fecundidad mundial Tasa de reemplazo generacional

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Nota: Datos de Costa Rica para 2023 y 2024 son proyecciones

FUENTE: INEC Y BANCO MUNDIAL
INFOGRAFÍA / LA NACIÓN

del número de nacimientos.

Entre ellos, el retraso de la maternidad, la disponibilidad de tiempo y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar, los gastos asociados con la crianza de los hijos e hijas y el hecho de optar por no tenerlos.

A futuro, esto tiene implicaciones para la economía. Según el demógrafo, habrá una menor población de menos de 18 años, lo que incide en la cantidad de bienes y servicios que demandan las personas de menor edad, como educación o salud infantil.

También afecta la fuerza de

trabajo, ya que este indicador incluye a personas de 15 años o más. "Lo que se esperaría es que haya menos presión de la gente joven en la búsqueda de trabajo. En el mercado laboral, las empresas tendrán más dificultades para encontrar personas jóvenes", comentó.

Brenes resaltó que la tasa de fecundidad de Costa Rica es una de las más bajas en el mundo, similar a países como China, Japón o Vietnam. De acuerdo con el Banco Mundial, al 2022, solo 13 países y las regiones administrativas de Hong Kong y Macao tuvieron una fecundidad menor.

ES LA CIFRA MÁS BAJA DESDE EL 2021

#### Inflación de EE. UU. se reduce más de lo esperado en agosto: 2,5% interanual

washington. AFP. La inflación en Estados Unidos bajó más de lo esperado en agosto, de acuerdo con cifras oficiales publicadas ayer, lo que probablemente impulse más pedidos a la Reserva Federal (FED) para un recorte de tasas la semana próxima.

Un recorte de tasas por parte del banco central estadounidense (FED) actuaría para impulsar la demanda en la economía más grande del mundo. Eso le daría al Partido Demócrata algunas buenas noticias económicas de cara a la recta final de las presidenciales del 5 de noviembre.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 2,5% interanual en agosto, luego de registrar 2,9% en julio, informó el Departamento del Trabajo. Se trata de la cifra más baja desde febrero del 2021. "Estamos pasando la página de la inflación", celebró la Casa Blanca en un comunicado.

La cifra de agosto fue ligeramente inferior a la mediana de las previsiones de los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La inflación subyacente,



La Reserva Federal deberá decidir sobre las tasas de interés de Estados Unidos luego del descenso del IPC de agosto. AFP

una medida que no contempla los costos volátiles de los alimentos y la energía, se mantuvo prácticamente sin cambios en una tasa anual del 3,2%.

La tasa de inflación mensual repuntó un 0,2% tras el descenso de junio, en línea con las expectativas.

Junto con la caída de los precios al consumidor, el índice PCE, el favorito de la FED, también se ha relajado hacia el objetivo de largo plazo del banco del 2%. Además, el mercado laboral también se estancó. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han desplazado la atención de la inflación al área del desempleo del doble mandato del banco, y han insinuado que se avecinan recortes de tasas.

Los operadores siguen divididos sobre si la FED comenzará con un recorte de un cuarto de punto porcentual la próxima semana o con un recorte más amplio de medio punto.

La bolsa de Nueva York abrió con tendencia mixta ayer, dando una tibia bienvenida a un índice de precios al consumidor satisfactorio, pero que no descartó por completo los temores de una inflación persistente. En las primeras operaciones, el índice Dow Jones perdió un 0,56%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,23% y el índice más amplio S&P 500 cedió un 0,12%. ■

## ELMUNDO

www.nacion.com
Ferlin Fuentes,
redactor de El Mundo
ferlin.fuentes@nacion.com

→ Expresidente falleció este miércoles a los 86 años

# Perú se prepara para despedir con honores de Estado a Fujimori

> Pese a condena judicial, pabellón se izará a media asta y se declarará duelo oficial

perú. El COMERCIO/GDA A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja (distrito de Lima) donde vivió con su hija Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y sus nietas.

De acuerdo con fuentes del diario *El Comercio*, Fujimori, de 86 años, se encontraba "delicado" de salud desde hace una semana. Minutos después, su hija Keiko confirmó el fallecimiento de su padre por medio de la red social X.

Otras fuentes del diario El Comercio indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio pasado, lo que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que loas secuelas de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer en la lengua que lo aquejaba provocaron su deterioro.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte le rendirá honores de Estado a Fujimori.

El Decreto Supremo, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, "se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado, y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales".

La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.

Última carta. En junio pasado, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko, y luego, en una carta, anunció su decisión de retornar a la política activa.

Luego de la publicación de esta misiva, Keiko adelantó que su padre sería el candidato presidencial de su agrupa-



El expresidente peruano Alberto Fujimori padecía cáncer en la lengua desde hace varios años. AFP

ción política en las elecciones del 2026.

No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en que el ex jefe de Estado estaba impedido de postularse.

"Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena. No ha sido absuelto, su sentencia (de 25 años) no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel", explicó Quiroga.

Polémica gestión. Fujimori, apodado el Chino, nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y el 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó, venció al escritor Mario Vargas Llosa.

El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, la cual continúa

vigente a la fecha.

La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, exsecretario general de las Naciones Unidas.

Durante el decenio fujimorista se cometieron violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.

En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada de "un fraude estructural".

En setiembre de ese año, tras la difusión de videos comprometedores, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones.

Dos meses después, Fujimori renunció a la presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado a Perú desde Chile.

Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio el autogolpe.

Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes.

El 24 de diciembre del 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, luego de que una junta médica recomendara su liberación por "una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable".

En octubre del 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema anuló la gracia presidencial dada por Kuczynski. El juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que fuera reingresado a prisión.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó "la inmediata libertad" del expresidente "bajo responsabilidad", tras reponer su indulto. Estableció que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.



Daniel Ortega y Rosario Murillo endurecieron la represión tras las protestas del 2018. AFP

**REDES SOCIALES** 

#### Nicaragua avala castigo a publicaciones 'alarmistas'

Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una ley que impone hasta cinco años de prisión para publicaciones en redes sociales que provoquen "alarma". Esta medida fue calificada como "ley mordaza" por medios opositores en el exilio.

La ley castiga con cárcel y multas a quienes, dentro o fuera del país, difundan publicaciones en redes sociales que generen "alarma, temor o pánico" entre la población, según informó el Parlamento, controlado por el gobierno de Ortega.

La nueva norma reforma la ley de ciberdelitos, del 2020, que permitió la acusación y el arresto de opositores y periodistas en Nicaragua por "propagación de noticias falsas", y aumenta las penas para los imputados.

La oposición denuncia que la ley legaliza la censura en redes sociales.

El Parlamento aseguró en un comunicado que la ley "fortalece la prevención, investigación y judicialización de delitos cometidos por personas o entidades, dentro o fuera del país, a través de sistemas informáticos, tecnologías y redes sociales".

Las sanciones también se aplicarán a los autores "intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o cualquier otra persona que facilite la comisión de estos delitos", sean o no nicaragüenses, añade el comunicado.

Esta norma complementa una reforma reciente al Código Penal, que impone penas de hasta 30 años de prisión y la confiscación de bienes por "delitos contra el Estado" nicaragüense, cometidos por cualquier persona, sin importar su ubicación.

La ley entrará en vigor una vez sea publicada en el diario oficial *La Gaceta*. ■

CAMBIO SIN PRECEDENTES GENERA TENSIÓN

# México aprueba la elección popular de todos sus jueces

ciudad de méxico. AFP. México adoptó este miércoles la elección popular de todos sus jueces, un caso único en el mundo, luego de ser aprobada una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según sus detractores, la reforma fulmina la independencia judicial.

Tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, la Cámara avaló la enmienda constitucional con 86 votos a favor y 41 en contra.

"Queda aprobado en lo general" el proyecto que reforma el Poder Judicial, señaló el presidente del Senado, Gerardo Fernández, quien, ante el acoso de los manifestantes, se vio obligado a trasladar la sesión a la antigua sede de la Cámara.

López Obrador planteó el cambio en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le bloqueó iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.

El mandatario, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1.º de octubre y tiene una popularidad del 70%, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado.

Sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un ré-



Cientos de personas se manifestaron en el Senado de México, ayer, en protesta por la reforma judicial aprobada. AFP

gimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.

Caso 'único'. La enmienda es criticada por Estados Unidos y Canadá, que aseguran que dañará el acuerdo comercial T-MEC, cuando México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.

Washington advierte, además, de que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los carteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas.

Tras la aprobación de la iniciativa, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1.600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.

La reforma es criticada además por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.

Coloca a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló el martes Margaret Satterthwaite, relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

"Lo que más les preocupa a los que están en contra de la reforma es que van a perder sus privilegios, porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, de delincuencia de cuello blanco", expresó, por su lado, el mandatario mexicano.

Entre los cambios que trae la reforma, la figura de los "jueces sin rostro", para enfrentar al crimen organizado, preocupa a Ana Paola Morales, estudiante de relaciones internacionales de 23 años, pues viola el "derecho de saber quién te está juzgando y por qué cargos".

The delinies del debete al meter la vicenza idente Komale

Antes del inicio del debate, el martes, la vicepresidenta Kamala Harris caminó hacia Donald Trump para estrecharle la mano. AFP

CANDIDATOS SE ENFRENTARON EN DEBATE

# Inmigración, aborto y política exterior encendieron duelo de Trump y Harris

Demócrata atacó a expresidente por sus 'mentiras' y 'desastre' de su gobierno

rris y Donald Trump se enfrentaron antenoche en su primer debate televisado con miras a las elecciones del 5 de noviembre. A continuación, se presentan cinco puntos clave del duelo.

▶ 1. Combativos a pesar de las restricciones. Las reglas del debate en la cadena ABC News buscaban mantener cierto decoro, pero los candidatos se interrumpieron en varias ocasiones y se lanzaron ataques.

Harris criticó a Trump por su balance como presidente, su estilo aparatoso y el "montón de mentiras" que suele decir.

Utilizando un lenguaje mordaz, Harris afirmó que ella y Biden trabajaron para "limpiar el desastre de Donald Trump".

Acusó al candidato republicano de tener "grandes dificultades para procesar" su derrota en las elecciones del 2020, y en comentarios que claramente enfurecieron a Trump, se burló de que algunos seguidores abandonan sus mítines antes del final.

Trump no se quedó atrás y lanzó largas diatribas sobre las "demenciales" políticas económicas y migratorias del gobierno de Biden.

▶2. Batalla sobre el aborto. Los primeros enfrentamientos se centraron en los derechos reproductivos.

Trump se felicitó por devolver la decisión a los estados. "Ahora es el voto de la gente. No está atado al Gobierno Federal", dijo. "Hice un gran favor al hacerlo. Tuve mucho coraje y el Tribunal Supremo tuvo mucho coraje", añadió.

El republicano repitió la falsa afirmación de que algunos estados permiten el aborto "probablemente después del nacimiento".

"¿Esto es lo que quería la gente? Mujeres embarazadas (...) a las que se les niega la atención en las salas de emergencia porque los trabajadores de salud temen ir a la cárcel?", contraatacó Harris, quien acusó a su rival de difundir un "montón de mentiras" sobre el aborto.

➤ 3. Bulos sobre la inmigración. Las afirmaciones del magnate según las cuales los inmigrantes se comen a las mascotas de los estadounidenses fueron quizás el punto culminante de sus bulos.

"En Springfield, comen los perros, comen los gatos, comen a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país", aseguró Trump, retomando una teoría difundida por partidarios y desmentida por autoridades sobre los migrantes haitianos.

▶4. Duelo sobre política exterior. Este tema pasó en gran medida a un segundo plano, aunque cada aspirante aprovechó para atacar la visión de su contrincante.

Harris dijo que Trump es el hazmerreír de los líderes mundiales y advirtió de que el republicano "entregará" Ucrania al presidente ruso Vladimir Putin, quien a su vez se "comerá vivo" al expresidente (2017-2021).

El republicano dijo que "Israel desaparecerá" bajo una presidencia de Harris. "Ella odia a Israel", afirmó.

➤ 5. La revancha de Biden. La vicepresidenta expuso sus argumentos y arrinconó a Trump, según los analistas.

"Trump estuvo terrible y Harris ganó ampliamente", dijo Larry Sabato, experto de la Universidad de Virginia.

El profesor Julian Zelizer, de la Universidad de Princeton, destacó la "precisión y los planes de Harris frente al caos, la rabia y la desinformación" de su rival. ■

# Obituarios

WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 4107-1717



Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora

#### Stella María Gutiérrez Gutiérrez

Madre de nuestra clienta, la señora Ivania Sáenz Gutiérrez, Gerente de Marketing del Banco de Costa Rica.

Hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia.

San José. 12 de setiembre, 2024



Armando González **EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN** DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández **Ronald Matute** Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINIÓN

EDITOR JEFE DE DISEÑO

John Univio

**EDICIÓN 28136/LXXVII** 32 PP. 2 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

#### **EDITORIAL**

### El reto de la vejez

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2050 la cuarta parte de la población costarricense estará constituida por adultos mayores. El país no está preparado para eso. El sistema de salud, ya agrietado e insuficiente, deberá atender enfermedades más complejas de un creciente número de personas. El sistema de pensiones se ha quedado corto desde ahora y la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yorleny León Marchena, señala la imposibilidad de atender a toda la población necesitada mediante el sistema público de cuidado de los adultos mayores.

Hay 146.905 beneficiarios del Régimen No Contributivo (RNC), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El 96 % de ellos son adultos mayores que no lograron cotizar para obtener una pensión en la vejez. La pensión básica del régimen es de ¢82.000 mensuales, una suma muy modesta en vista de los gastos necesarios para atender a personas de edad avanzada, pero miles de solicitudes se acumulan, pese a las 13.000 pensiones concedidas cada año.

El solicitante de hoy esperará entre dos y tres años para obtener una respuesta y, según los administradores, la demanda duplica la capacidad. Por eso plantean la posibilidad de no recibir nuevas peticiones. El año pasado hasta se llegó a hablar de reducir los beneficios por primera vez en la historia a un monto propuesto de ¢68.464.

El Estado puede decidir si ajusta los beneficios a la baja o deja de atender nuevas solicitudes precisamente porque los beneficiarios no cotizaron para jubilarse mediante alguno de los fondos básicos (Invalidez, Vejez y Muerte, Poder Judicial o Magisterio Nacional). La falta de afiliación a uno de esos regimenes, claro está, es un fuerte indicador de pobreza. Muchos de estos ancianos, no obstante la obtención del modesto beneficio, siguen en la

informalidad, intentando complementar sus ingresos de diversas formas. Más de 80.000 adultos mayores de 65 años recurren al empleo informal para subsistir.

El sistema de salud, por su parte, ya da muestras de insuficiencia, cuya principal manifestación son las listas de espera en constante crecimiento. En años venideros, la situación se verá agravada por la creciente complejidad de las enfermedades que aquejan a los adultos mayores y el aumento del número de pacientes. Costa Rica exhibe la longevidad de su población con justo orgullo, pero el éxito es también el origen de los grandes retos del presente y el futuro inmediato.

El desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Persona Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (Sinca) avanza con lentitud en relación con las necesidades, y la ministra León, también presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), admite con realismo la imposibilidad de enfrentar el reto con los recursos de la institución.

El sector viene desarrollando instrumentos para identificar hogares en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad donde habitan personas con discapacidad o en situación de dependencia, lo cual eleva los gastos. Además, a finales del año pasado se creó un subsidio para cuidadoras, asignado a mujeres en condición de pobreza extrema encargadas de personas dependientes. El subsidio es de ¢100.000 al mes y la meta es conceder 3.000 beneficios este año y 6.000 al concluir la administración.

Son esfuerzos loables, pero las necesidades son enormes y no hay duda de su acelerado crecimiento. Ya no es posible posponer soluciones ni intentarlas con cuentagotas y por separado. Hay una idea muy clara del futuro que se avecina y el compromiso es actuar desde ahora con sentido de la responsabilidad.

En el 2050 la cuarta parte de la población costarricense estará constituida por adultos mayores. El país no está preparado para eso

> Hay una idea muy clara del futuro que se avecina y el compromiso es actuar desde ahora con sentido de la responsabilidad

#### CARTAS A LA COLUMNA

#### Una simple solicitud

#### PETICIÓN DE FACTURA A SIMAN

Compré en Siman en línea cuatro artículos el 21 de agosto y me entregaron dos, debido a problemas atribuibles tanto a la empresa como a su proveedor de transporte. He solicitado por correo y WhatsApp que emitan la nueva factura, pero no resuelven, y la fecha de pago está próxima. Quedo a la espera de que Siman cumpla con algo que es simple de resolver, y no entiendo el motivo del retraso.

María Isabel Sánchez García

Heredia

#### Apoyo para atletas

El dos veces medallista de oro, con récord incluido en los Juegos Paralímpicos de París, Sherman Guity, envió un mensaje directo al presidente y sus antecesores: en Limón tenemos un potencial humano para los deportes, pero una ausencia total de instalaciones de buena calidad y otros tipos de apoyo, como entrenadores, accesorios necesarios para la práctica, alimentación, participación en competencias internacionales, etc.

Se les recibe con honores y apretón de manos, y punto. El mensaje de Sherman debería motivar a redirigir los recursos planificados para una provincia que aporta grandes talentos deportivos.

#### Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca.

#### Aporte de Fanal

La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) transfiere al Consejo Nacional de Producción (CNP) unos ¢400 millones mensuales. Además, beneficia a las municipalidades, los hospitales y clínicas de la CCSS reciben alcohol al costo y también se favorecen los programas de abastecimiento de centros educativos, hospitales y cárceles, aparte de los ¢11.000 millones en impuestos sobre el consumo de licores, cigarrillos y timbre agrario.

De aprobarse un proyecto de ley del diputado Eli Feinzaig, con apoyo del PUSC y el chavismo, para que parte de la producción de alcoholes sea trasladada al sector privado, en poco tiempo la Fanal resultaría afectada. Esto golpearía las finanzas y la supervivencia del CNP, así como las de otras instituciones, sin que se propongan fuentes de financiamiento alternativas.

#### Freddy Pacheco León

Heredia

#### Cortes de agua

Existe una mala gestión y planificación en Acueductos y Alcantarillados. Son constantes las suspensiones, nunca avisan ni distribuyen agua en camiones cisterna. Por más que la Sala Constitucional y la Defensoría nos den la razón, de nada sirve si la situación no mejora. Responden que "se han reducido los caudales de las fuentes, que están equilibrando los sistemas para brindar mejor servicio", pero siguen cortando el suministro todos los días a la una de la tarde, y el agua no regresa hasta las diez de la noche.

No dicen que el problema se debe a la falta de infraestructura, que abandonaron los programas, dejaron de planificar y realizar mejoras que evitarían las situaciones actuales, a pesar de contar con tiempo y presupuesto para inversiones con el dinero de los préstamos que dejaron perder.

#### Javier Quirós Morera

San José

#### Ruido insoportable

Los vecinos de la calle hacia el Country Club en Escazú estamos experimentando, desde hace meses, el paso de vagonetas cargadas de material, y son sumamente ruidosas desde las 6 a.m. hasta las 6 p. m., de lunes a domingo. Vivimos en una zona residencial con adultos mayores y niños.

¿Habrá alguna regulación para este tipo de actividades? ¿Quién se encarga y dónde se presenta la denuncia? La contaminación acústica es desesperante en un barrio ya de por sí transitado en exceso.

#### Marta Eugenia Jiménez Herrera

San Rafael de Escazú

#### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

#### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

26 FORO

#### **Rolando Charpentier**

VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS

as necesidades son muchas y no son pocas las instituciones y los sectores que claman por más fondos públicos. Se requiere más dinero para educación y asistencia social, los rectores piden más para el FEES, faltan carreteras de buena calidad y policías, así como un tren interurbano. La lista es de nunca acabar.

Indudablemente, la mayor parte de estos reclamos están justificados, pero algunos datos ayudan a entender por qué es imposible satisfacer a todos. Claro que debo confesar que veo el problema desde la óptica de un ingeniero que ha hecho su carrera profesional en el sector privado.

Lo primero que debemos comprender es que a junio el país tenía un déficit fiscal del 1,5 % como resultado de un superávit primario del 0,9 %, pero el pago de intereses acumulado fue de un 2,4 % del producto interno bruto (PIB), lo que nos lleva al número negativo antes indicado.

Es fundamental para la imagen y la salud financiera de un país dar el adecuado servicio a su deuda (pago de principal e intereses), pues en el momento en que deje de hacerlo nadie le prestará dinero y el problema será mayúsculo, con consecuencias económicas, sociales y políticas graves, muy dolorosas para los ciudadanos.

A veces es difícil entender cómo llegamos al punto de arrastrar un déficit financiero alto y una deuda no solo grande, sino también muy cara para nuestras posibilidades.

Pero veamos: en el primer semestre del 2024, la recaudación del impuesto sobre ingresos y utilidades fue un 2,52 % como porcentaje del PIB, que si la comparamos con el mismo período del 2022 observaremos una caída de



SHUTTERSTOCK

# El régimen definitivo necesita estímulo para crecer

casi un 11 %.

La recaudación del impuesto sobre la renta que proviene de personas jurídicas (las empresas) también es menor.

No debe extrañar, puesto que las empresas del régimen definitivo industrial, en los últimos diez años, crecieron solamente un 0,5 % como valor agregado de la industria manufacturera. Si los que pagan impuestos se estancan económicamente, igualmente lo harán los impuestos que recauda el gobierno.

En resumen, el aporte que proviene de los impuestos que pagamos las personas físicas más los que pagan las empreEs evidente que la principal fuente de ingresos del Estado se está secando

sas (régimen definitivo) no caminan al ritmo de las crecientes necesidades del país y la ciudadanía.

Está claro que debemos hacer algo para cambiar esta tendencia, de lo contrario seremos un país cada vez más endeudado y pobre, y dejaremos a las generaciones venideras sin mucha esperanza de un futuro mejor.

Lo primero que debemos hacer es empezar a ver a toda persona trabajadora y empresa del régimen definitivo que paga impuestos con una luz diferente, pues de ellas depende el Estado para nutrir sus finanzas y cumplir con su obligación de atender las necesidades de la totalidad de la ciudadanía.

Durante años o décadas, la mayoría de las políticas de fomento económico han sido encauzadas a atraer empresas a las zonas francas, con muchísimo éxito, y debemos seguir haciéndolo. Pero hemos olvidado dar estímulos al régimen definitivo y a la gente que

trata de surgir en un ambiente hostil que promueve una altísima tasa de informalidad; no por nada Costa Rica es el país de la OCDE donde es más dificil empezar un negocio.

El valor agregado real de la industria manufacturera del régimen definitivo representó en el 2015 un 76,5 % y en lo que va del año alcanza un 50,2 %, es decir, tenemos una caída del 34,37 %, o, dicho de otra forma, el régimen definitivo se está encogiendo, lo cual explica que año tras año se le complique más al Estado conseguir los ingresos que necesita.

Es evidente que la principal fuente de ingresos del Estado se está secando, por lo cual es vital entender que al régimen definitivo hay que estimular-lo para que crezca y sea más competitivo. Por ejemplo, las exportaciones en el primer semestre del 2024 de este régimen decrecieron un 1,7 % contra el mismo período del año anterior.

Ayudar al que paga impuestos con incentivos para la reinversión, la exportación y menos trámites será una magnífica inversión, que se traducirá en mayores ingresos y bienestar para todos; o lo que es lo mismo, que tengamos suficiente cuero para hacer todas las correas.

Hago énfasis en que no quiero decir que debemos dejar de atraer inversión hacia los regímenes que ofrecen beneficios fiscales y de otra índole, por el contrario, debemos seguir haciendo atractivo el país para que más y mejores empresas vengan a establecerse, dentro de los sectores estratégicos claramente definidos, sin caer en la tentación de permitir que del régimen definitivo migren al de zonas francas y, mucho menos, que de zonas francas compitan con aquellas que pagan todos los impuestos.

Al fin y al cabo, las empresas del régimen definitivo sostiene los regimenes especiales y son las que pagan impuestos para que sean invertidos por el Estado en pro del bien común.

## Que vuelva la primavera a la educación

Helena Fonseca Ospina

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS

ienso en los jóvenes que se pierden como las hojas muertas cuando la educación está ausente. El viento se las lleva. Se dice que la forma más fácil de tomar una ciudad es abriendo las puertas para que el propio enemigo se introduzca en ella.

Fue el caso de Troya. Las enormes murallas de la ciudad más rica de su tiempo, situada en el lugar más estratégico, no garantizaron su defensa. La astucia derribó la muralla más alta del mundo. La ignorancia es el caballo que utilizan los astutos.

Traslado esta reflexión a la crisis educativa y de aprendizaje, asentada en los países de América Latina y el Caribe. "La mayor crisis en un siglo", según el Banco Mundial.

Los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por su sigla en inglés), publicados a finales del año pasado, así lo confirman: el 75 % de los alumnos se encuentran por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas y el 55 %, en lectura. Al comparar los resultados en matemáticas con la media de la OCDE, el déficit equivale a cinco años menos de escolarización.

El Banco Mundial afirma que esta "profunda crisis de aprendizaje" viene de antes de la pandemia. El bajo rendimiento ya estaba presente. En el 2019, el 53 % de los niños que teminaron la escuela primaria en América Latina y el Caribe no podía leer ni entender un



SHUTTERSTOCK

texto simple.

El porcentaje llegó al 64 % tras el cierre de las escuelas en la región. Existe una preocupación por los niños en edades para la educación infantil y por los escolares de segundo a sexto, porque es la etapa de la vida en que se adquieren competencias básicas de lectura y escritura.

Menciona el Banco Mundial que los resultados del rendimiento "son preocupantes para la prosperidad y la cohesión social de la región, ya que una mano de obra con escasa formación no es competitiva".

Otro informe revela que "uno de cada cinco estudiantes de sexto grado en América Latina y el Caribe no alcanza el mínimo de comprensión lectora". Implica un retroceso de diez años.

Los estudiantes de estos países sufrieron los cierres de escuelas más largos del mundo. Un área, asimismo, con el mayor grado de desigualdad. La menor participación de las autoridades políticas y sociales tuvo una incidencia en la violencia y la delincuencia.

Según el informe Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial del 2022, AmériLos jóvenes se pierden como las hojas muertas cuando la educación está ausente

ca Latina y el Caribe se sitúan como la segunda peor región, por debajo de África subsahariana. Diecisiete millones de niños y adolescentes se vieron privados de educación presencial durante uno de cada dos días efectivos de clases. Ello abrió el portillo para el abandono de los estudios por rezago académico, afirman los expertos.

De acuerdo con Jaime Saavedra, director de desarrollo humano para la región del Banco Mundial, se debe invertir también en la formación de los educadores.

hf@eecr.net

JUEVES 12 DE SETIEMBRE DEL 2024 / LA NACIÓN
PÁGINA QUINCE 127



CORDERO: JOSÉ CORDERO



Jorge Woodbridge INGENIERO

in cambios estructurales, la educación seguirá siendo de mala calidad. El problema radica en que la persona nombrada para dirigir el MEP debe ser consciente de que la institución es vertical, todo lo contrario de lo que debería ser una institución educativa para promover la innovación y la eficiencia.

Decisiones tan básicas como dar vacaciones, permisos, una llamada de atención, una incapacidad o cualquier cambio están sujetas a complejos trámites y autorizaciones.

La mentalidad y estructura del MEP quitan a los directores y juntas educativas la iniciativa y la capacidad de innovación y evaluación. El mínimo cambio está sujeto a consultas y debe pasar por diferentes estructuras burocráticas.

Una iniciativa siempre va a topar con obstáculos, debido a la estructura jerárquica. El MEP cree que con esa rigidez conseguirá uniformidad, control, estándares de calidad y equidad. Nada más alejado de la realidad. Cada vez vamos más hacia atrás y la deserción es creciente.

Para ilustrarlo, basta con considerar que ¢47.000 millones para el programa de inglés apenas dieron como resultado un nivel básico del idioma. El 80 % de los niños de primaria terminan exitosamente, pero solo el 43 % de los estudiantes de colegio concluyen el bachillerato y apenas el 23 % la educación superior.

# Una ruta para el MEP

Autonomía. La tecnología, la formación de los educadores, la selección de la planilla docente, la descentralización, el papel de los directores, las habilidades para asumir responsabilidades y el enfoque inclusivo son claves para que escuelas y colegios se desenvuelvan dentro de un marco de acción. Nadie conoce los problemas y las soluciones mejor que cada centro educativo.

La escogencia de los docentes, su formación y evaluación deben estar centradas en una pedagogía moderna y flexible. Bien haría el MEP en asignar recursos para la profesionalización de los educadores, por medio de becas para que ellos mismos cuenten con excelencia académica.

El MEP debe atraer y retener a los mejores talentos para la educación pública, pero para ello se requiere apoyo basado en resultados, no en estandarización. De otra manera, las diferencias entre los centros de enseñanza privados y públicos serán mayores, aunque los costos operativos para el Estado sean iguales o superiores.

El MEP debe ser consciente también de que cada alumno tiene necesidades especiales y la educación debe diferenciarse. Cada escuela y colegio precisa infraestructura y mantenimiento distintos.

Solo mediante la descentralización y la escogencia de directores con capacidad ejecutiva, humana, conocimiento y grandes virtudes de innovación, motivación y responsabilidad lograremos tener una educación de buena calidad.

Es importante fomentar la creación de gobiernos operativos en los centros educativos, con representación de las fuerzas civiles locales, de los padres y de las asociaciones de desarrollo, a través de cooperativas, fundaciones, asociaciones o empresas de educación municipales.

Sin cambios estructurales, la educación pública nunca será de buena calidad

Estos gobiernos tendrían la labor de impulsar la gobernabilidad y la productividad de los centros educativos, desarrollando un programa educativo acoplado con las metas establecidas por el MEP.

Evaluación de centros educativos. Estos centros educativos recibirían recursos públicos según sus resultados, avalados por una firma externa especializada, con altos estándares de calidad y transparencia. Por tratarse de recursos públicos, las escuelas y los colegios deberán realizar una auditoría externa para enviarla al MEP, junto con los informes de resultados.

La descentralización de responsabilidades y recursos

deberá hacerse de forma progresiva. Solo con la autonomía escolar es posible promover la innovación, la productividad, la eficiencia y un enfoque educativo eficaz.

Este sistema no elimina los estándares curriculares ni las evaluaciones nacionales. La descentralización requiere una vigorosa coordinación y comunicación entre los gobiernos educativos y la unidad central del MEP.

Solo cambiando la estructura vertical del MEP acabaremos con las preocupantes desigualdades sociales.

No puede ser que la evaluación de desempeño de educadores y estudiantes la lleve a cabo el mismo MEP. Un gran cambio sería que un organismo técnico externo e independiente la realice, con informes objetivos y sin presiones políticas.

Otro cambio de envergadura es reformar la integración del Consejo Nacional de Educación (CSE), dándole independencia política y financiera, donde la única representación política sea la del ministro de turno.

Es urgente una nueva estructuración del CSE, conformada por representantes de nuestra sociedad idóneos, escogidos por su experiencia, conocimiento y capacidad de determinar los cambios y la innovación para la educación pública a largo plazo y con objetivos de calidad totalmente técnicos.

No podemos seguir cambiando continuamente la visión y la evaluación del rumbo de la educación. La integración del CSE debe estar sujeta a un minucioso escrutinio. El CSE debe tener recursos para contratar personal capaz de desapegarse de la voluntad política del gobierno de turno. Así deber ser la ruta del MEP.

jorge.woodbridge@icloud.com

#### **ENFOQUE**

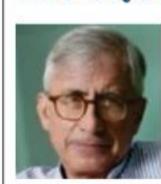

Jorge Vargas Cullell SOCIÓLOGO

ues resulta que el niño millón de Costa Rica nació un 24 de octubre de 1956. Entonces, hubo una gran celebración y el bebé fue muy regalado. No era para menos la algarabía: a Costa Rica le llevó casi siglo y medio de vida independiente llegar al millón de personas, una marca que entonces llenó de cierto optimismo al país. Ya no éramos tan ratones y, además, la población crecía como la espuma. Había chiquillos por todos lados, como hormiguitas bajo las piedras, la economía crecía rápidamente y mejoraba el bienestar.

Hoy, casi siete décadas después, somos más de cinco millones de personas, pero nuestro pronóstico demográfico es muy distinto. Ya estamos cerca del pico máximo de población, que será menor de seis millones en un par de décadas; eso sí, suponiendo que nadie tire una bomba atómica, no haya una terrible pandemia o la crisis climática global no nos golpee muy fuerte y podamos seguir produciendo y viviendo aquí. Antes de terminar el siglo, nuestra población habrá caído a poco menos de cuatro millones y medio de personas, según el demógrafo Luis Rosero. La magnitud de esa caída dependerá de dos factores: primero, si no cambia la muy baja fecundidad actual, estamos fritos; y, segundo, si llega mucha migración, que traería sangre nueva, la reducción sería menor.

Con este pronóstico en mano, pocas veces han sido tan urgentes y necesarias las luces largas en la política pública. Y, trágicamente, están apagadas. Si tenemos (y tendremos) menos contingentes de gente joven, requerimos que cada uno de ellos esté lo mejor preparado posible y tenga las mejores oportunidades de empleo. Pero no tenemos propuestas para sacar a nuestra educación y al mercado de empleo del hueco en que están. Requerimos atraer mucha inversión internacional innovadora para crecer con productividad y en sectores de punta. Pero desarmamos el binomio Comex-Cinde, carbonizamos nuestra economía, estamos en pleito con las universidades, dejamos que el crimen organizado se apodere de territorios, afectando el clima de negocios, y carecemos de políticas de desarrollo productivo. Requerimos adaptarnos al cambio climático, pero andamos viendo cómo explotamos gas y petróleo, y golpeamos la conservación ambiental.

Al revés del pepino. En eso andamos en el 2024. El próximo gobierno, quienquiera que sea, tendrá que convocar a las mejores personas para prender las luces largas y tomar el timón.

vargascullell@icloud.com

29 JUEVES 12 DE SETIEMBRE DEL 2024 / LA NACIÓN Orgullosos de ser la plataforma tecnológica del

VAR EN COSTA RICA

**WAR** Telecable

30 PURO DEPORTE

VAR ANULÓ DOS GOLES DE JOSEFINOS POR 'OFFSIDE'

# ADG triunfa ante Santa Ana con el videoarbitraje como protagonista

**Cristian Brenes** 

cristian.brenes@nacion.com

El VAR es una realidad en el fútbol tico y llegó para ser protagonista. Ayer, en el duelo entre Guanacasteca y Santa Ana, en el Estadio Chorotega, se utilizó en cuatro oportunidades, para definir acciones ajustadas que influyeron en el resultado de 1-0 a favor de la ADG.

El gol de Alonso Hernández, al 81', fue el único que se sumó al marcador y, gracias a esto, los dueños de casa se tomaron un gran respiro.

La primera decisión del VAR se dio en el minuto 21, cuando Andy Reyes anotó tras un disparo de larga distancia. Sin embargo, desde la sala VOR le advirtieron al árbitro Róger Vindas de una posición prohibida del anotador, por lo que se anuló el tanto.

En el 36' se usó de nuevo la tecnología para validar un fuera de juego. En el gol anotado por Javier Camareno, el línea



Los santaneños erraron dos penales. Aquí, Johnny Acosta (izq.) y Johan Venegas. ADG

Marvin Meza levantó su banderola y ahogó el festejo. Desde la sala VOR confirmaron que el señalamiento del asistente fue correcto.

En el minuto 46 se marcó un penal claro para Santa Ana por una mano. Jonathan Hansen estrelló su remate en el vertical, pero el VAR pidió que se repitiera por invasión de los locales. El nuevo cobro de Hansen se fue al horizontal.

Incluso, en el 90+4', el réferi tuvo que ir al monitor para señalar un penal a favor de Santa Ana. Jonathan Martínez cobró en el 90+7' y también falló. ■

PAGO POR ARBITRAJE SUBIÓ 43% POR JUEGO

# VAR dispara en ¢400.000 el gasto de los clubes

> Gerente de San Carlos afirma que cancelan ¢1.270.000 por encuentro

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

El VAR, o asistente de video, entró en la cancha del fútbol nacional, y con esta tecnología los clubes deben sacar la billetera.

"Pasamos de pagar cerca de ¢885.000 a ¢1.270.000 por juego. Por ahí andamos, es un incremento de unos ¢400.000. Es un solo monto por arbitraje. Nos pasan una factura por los servicios de arbitraje", precisó Gustavo Pérez, gerente general de San Carlos.

El uso de la herramienta es elogiado por muchos de los involucrados en el fútbol nacional, pero lo cierto es que los clubes deben pagar más por el trabajo de los árbitros en cada partido; el aumento es de un 43% por encuentro.

Así lo confirmó Vicky Ross, presidenta de la Unafut: "Para los juegos de jornada regular, el incremento (por VAR) es de un 43%, y para partidos de semifinales y finales, un 51%. El aumento se hizo para la temporada deportiva 2024-2025, que abarca Apertura y Clausura", señaló Ross.

Los equipos son los que pagan los servicios de los jueces. Los clubes le depositan el dinero a la Unafut y esta, a la Federación Costarricense de Fútbol, que se encarga de tramitar los pagos.

¿Por qué el incremento en el pago a los árbitros con la llegada del VAR? La jerarca de la Unafut explicó que se pasó de cuatro a seis árbitros por compromiso.



Juan Gabriel Calderón fue el primer árbitro en usar el VAR en el país, en el juego de Liberia contra Cartaginés. Cada partido pasó de tener cuatro a seis árbitros, que son pagados por los clubes. MPKDEPORTES

"Son cuatro árbitros: el central, dos asistentes y el secretario arbitral en cancha. Ahora se incluyen los dos oficiales adicionales (los de la sala VOR)", aclaró Ross.

Añadió que al monto que se les paga a los árbitros se le hizo un incremento de un 7% para esta temporada.

Con el aumento, el salario del árbitro ronda los ¢300.000 por encuentro, mientras que los asistentes y el secretario arbitral reciben la mitad.

A pesar de que Gustavo Pérez afirmó que deben pagar ¢1.270.000 por la labor arbitral en cada partido, Vicky Ross advirtió de que este monto puede ser todavía mayor.

"El monto total (del servicio de arbitraje) va a superar los ¢2.000.000 por partido, pagando a todos los árbitros y todo lo adicional, como kilometraje y viáticos. Son dos componentes: el del sistema, que lo asume la Federación Costarricense de Fútbol, y el del recurso humano, que lo asumen los clubes", detalló Ross.

La Fedefútbol confirmó que el VAR se utilizará solamente en cuatro situaciones durante el partido: goles, tarjetas rojas, penales o confusión de identidad de los jugadores. En el caso de los goles, se revisará si un jugador estuvo en fuera de juego y anotó, o si el equipo que anotó cometió una falta antes.

Por su parte, con las tarjetas rojas, el videoarbitraje puede sugerirle al árbitro central que revise la jugada, pues podría ser una falta que amerite expulsión.

Con los penales sancionados, el VAR puede avisarle que revise la jugada si considera que fue una falta simulada, o si no fue percibida por el central. La confusión de identidad se refiere a rectificar si se amonesta al jugador incorrecto.

TÉCNICO REGRESÓ AL DIRIANGÉN

#### José Giacone vivió en 15 días la rareza de ser cesado y recontratado

#### Esteban Valverde

esteban.valverde@nacion.com

El técnico José Giacone vivió los que pueden ser los 15 días más extraños de su carrera.

Primero, el entrenador lidió con su despido del Diriangén de Nicaragua, por aspectos meramente administrativos, ya que no fue por rendimiento deportivo.

Sin embargo, de manera sorpresiva, esta semana, después de la fecha FIFA, Giacone recibió una oferta del mismo equipo. Él aceptó negociar y terminó por confirmarse su regreso al banquillo de los Caciques.

El propio entrenador confirmó a La Nación su continuidad con el Diriangén y mencionó que, tras su salida del club, estuvo en Costa Rica unos días, pero a su regreso a Nicaragua se dio el acercamiento y la oportunidad de seguir por lo menos hasta diciembre.

"Este miércoles arranco de vuelta. Había estado en Costa Rica, me fui unos días, y cuando volví para recoger mis cosas, se dio la oportunidad de negociar y encontramos una alternativa para seguir", informó el timonel.



El técnico José Giacone (der.) y su hermano Diego Giacone celebraron hace unas semanas el Torneo de Copa de Nicaragua. CORTESÍA

Giacone aceptó que, luego de haber ganado dos campeonatos con el Diriangén, no quería dejar el proyecto tirado. De hecho, confesó que lograr el tricampeonato es la gran meta que tiene en este regreso al club blanquinegro.

"Buscar el tricampeonato es algo que me llama la atención; yo había armado el equipo. Había traído refuerzos, y este trabajo acumulado no lo quería desperdiciar. Ahora el club se replanteó la cosa, nosotros nos pusimos de acuerdo, y se decidió la continuidad. Es hasta diciembre, pero quedamos con la opción de hablar al final del año para ver si seguimos", acotó.

A José Giacone se le había relacionado en los últimos días con el banquillo del Club Sport Herediano, que quedó libre tras la salida de Wálter Centeno.

Giacone había dirigido a los rojiamarillos cuando ganaron el título del Torneo de Apertura 2019, por lo que su regreso no era mal visto por algunos aficionados florenses; sin embargo, al final, esto no pasó de un rumor.

Luego de más de una década en los banquillos de Costa Rica, el timonel recaló en Nicaragua en el 2023. Con el Diriangén suma dos títulos en el campeonato de Nicaragua y un Torneo de Copa. ■

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

La interferencia en la que incurrió la surfista Brisa Hennessy en las semifinales del surf de los Juegos Olímpicos París 2024 aún le duele a ella y a los costarricenses.

La inesperada acción ante la brasileña Tatiana Weston-Webb provocó que la oriunda de Matapalo, Puerto Jiménez, perdiera la oportunidad de llegar a la final de las justas parisinas en la disciplina de surf y, con ello, asegurar una medalla.

La actitud de la brasileña, aquel 5 de agosto, molestó a los seguidores de Brisa, quienes consideran que la suramericana no solo se burló de la costarricense, sino que tampoco fue leal al no dejar que la tica tomara la ola. Sabiendo que tenía la prioridad y viendo que Brisa iba por la ola, se lanzó detrás de la tica y reclamó ante los jueces, lo que provocó que Hennessy fuera sancionada y perdiera las opciones de pelear por una medalla.

No obstante, una Brisa muy consciente de lo sucedido en la competencia repasó junto con *La Nación* aquel instante que le provocó una de sus mayores tristezas, según mencionó la atleta luego de una conferencia de prensa organizada por el BAC, tras su llegada al país este martes.

"Honestamente, todo pasó muy rápido en ese heat. Fue mi error (la interferencia). Lo que hizo Tati (Weston-Webb) fue totalmente legal. Fue muy difícil para mí mentalmente, pero creo que hay muchas lecciones en esto y estoy aprendiendo mucho. Es competencia, y hay cosas que suceden todo el tiempo, de las cuales no se tiene control", admitió Hennessy.

Aunque muchos costarricenses consideran que Weston-Webb hizo caer a Brisa en la trampa, la nacional reiteró que todo fue legal.

Deseo de mejorar. No obstante, al cuestionarle las razones por las cuales no ha podido derrotar a la suramericana en sus últimos seis enfren-



Brisa Hennessy brindó ayer una conferencia de prensa, en la que habló de su participación en París 2024 y en el Tour Mundial. Alcanzó la cuarta posición en ambas competencias. LILLY ARCE

BRISA HENNESSY REVIVIÓ DUELO CON BRASILEÑA EN OLIMPIADA

# 'Fue mi error. Lo que hizo Tati fue totalmente legal'

> Tica afirma que tiene muy buena amistad con surfista suramericana

tamientos, incluyendo las semifinales de los Juegos Olímpicos París 2024 y la jornada final del Tour Mundial, Brisa insistió en que es una prueba para ambas, y muchas cosas pueden suceder.

"Es competencia, y ella es una buena amiga. Es una increíble competidora y una gran persona. No sabemos por qué el universo hizo esto (ponerlas frente a frente en seis ocasiones en una temporada). Ese día (las semifinales de París 2024) no fue mi momento. Son cosas que ya pasaron y ahora debemos descansar y trabajar más fuerte porque ya

estamos pensando en la temporada del 2025", dijo.

De acuerdo con la costarricense, no le queda más que trabajar duro, redoblar los esfuerzos y no darse por vencida, pues tiene claro que la victoria ha estado muy cerca, como la última vez en que se vieron las caras en el Tour Mundial, cuando perdió por solo 60 centésimas (13.70 a 13.17).

Brisa señala que ser cuarta del mundo en los Juegos Olímpicos París 2024 y en el Tour Mundial es el resultado de una gran temporada, pero, aún más, del esfuerzo que hace por mejorar día a día. Ella está segura de que vendrán mejores cosas en el futuro, tanto en lo personal como en lo deportivo.

"Estoy agradecida por ser cuarta en la Olimpiada y en el Tour Mundial. ¡Es increíble! Pero para mí fue un año de muchas lecciones, y de darle mucha gratitud a mi salud, mi deporte y a mi familia. Todo pasa por algo, y hay que tener esa paciencia para lograr los objetivos, no desesperarse. Estoy emocionada por el futuro que me espera, por las Olimpiadas del 2028. Desde ahora me preparo para el futuro", concluyó. ■

**ELECCIONES** 

#### Henry Núñez buscará un 4.º periodo en el CON

Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

El exjudoca y actual gerente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez Nájera, buscará su cuarto periodo al frente del ente que rige el olimpismo en el país, según lo confirmó el propio dirigente este miércoles 11 de setiembre.

Núñez, quien estuvo al mando del CON desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 hasta Tokio 2020, espera volver a la presidencia en sustitución de Alexander Zamora, quien lo relevó en los últimos cuatro años.

Según el reglamento del Comité Olímpico, Núñez solo podía estar por 12 años seguidos, por lo que en la última elección Zamora fue nombrado como jerarca, aunque en esta oportunidad no postulará su nombre.

Según el exjudoca, quien participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Atlanta 1996, cuenta con el apoyo de 30 de las 36 federaciones y asociaciones vinculadas al Comité Olímpico. Su grupo dará a conocer su papeleta oficial el próximo lunes 16 de setiembre. La asamblea ordinaria para elegir al nuevo jerarca del CON será el próximo lunes 30 de setiembre.

El exdeportista enfrentará a la papeleta Cambio Olímpico, encabezada por la atleta Gabriela Traña, quien presentó su candidatura para ser la primera presidenta del Comité Olímpico en su historia, con el objetivo de renovar las ideas dentro de la institución.

Henry Núñez aseguró que en su primera gestión recibieron un Comité Olímpico desprestigiado y en quiebra. El dirigente explicó que su intención en aquel momento era recuperar la credibilidad ante los patrocinadores y los entes gubernamentales, para gestionar los recursos económicos que permitieran preparar mejor a los atletas olímpicos.

Desde su punto de vista, esa credibilidad y el trabajo tanto suyo como de Alexander Zamora le permitirán volver a presidir el CON. ■



Henry Núñez enfrentará la papeleta liderada por la maratonista Gabriela Traña. LILLY ARCE

PUBLICÓ FOTO EN INSTAGRAM

#### McDonald critica 'payasada' de Faerron

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

El delantero de San Carlos Jonathan McDonald fue contundente al referirse al defensor del Herediano Fernán Faerron tras el encontronazo que tuvieron el martes durante el partido entre florenses y norteños, en el Estadio Carlos Alvarado.

En el cierre del compromiso, durante un tiro de esquina, McDonald y Faerron se empujaron y cayeron ambos al suelo. Al levantarse, intercambiaron insultos y, al finalizar el partido, que terminó con victoria de los *Toros del Norte* 1-2, la discusión continuó mientras se dirigían al camerino.

La polémica siguió este miércoles, cuando McDonald publicó en sus redes sociales la imagen de un payaso con un número, y más tarde, en el programa deportivo *Cita deportiva M91*, del comentarista Dennis Segura, que se transmite por Radio San Carlos, no negó que la imagen estaba dirigida a Faerron. Así lo confirmó MacDonald a los 59 minutos del programa, según se observa en YouTube.

"A veces es demasiado lo que le han permitido (a Faerron). Yo lo viví: no me per-



Fernán Faerron (suelo) y Jonathan McDonald (19) tuvieron un duelo, el martes, en el juego Herediano - San Carlos. JORGE NAVARRO PARA LN

mitieron nada, no pude hacer nada. Me quitaron el sueño de estar en la Selección Nacional y participar en dos mundiales por comportamiento, y a él lo premian demasiado en todo", aseguró McDonald.

"Ya es hora de que él madure en esa parte. No es necesaria tanta payasada. Él busca, según él, sacar experiencia, colmillo y provocar un penal, pero ahora es muy difícil lograrlo. Con el VAR se ve todo: si agarra, si no agarra, si golpea o si empuja. Ahí se verá todo", añadió el delantero en la entrevista.

### PURO DEPORTE

**Posiciones** 

**JUEVES** 12 de setiembre del 2024

→ 'Monstruo' no pudo meterse en zona de clasificación



Kendall Waston demostró una vez más su fortaleza en el juego aéreo y marcó un buen gol. MAYELA LÓPEZ

# Saprissa sufre y cede empate ante unos guerreros

> La 'S' no tuvo claridad para superar el buen juego de los generaleños

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

El Deportivo Saprissa pegó con pared contra Pérez Zeledón. Los visitantes fueron un verdadero dolor de cabeza y no solo se le plantaron a los morados, sino que los hicieron sufrir.

Saprissa padeció desde el minuto 21, cuando los visitantes, en su primera llegada de peligro, abrieron el marcador.

Pérez supo encerrarse, marcar, no dar espacios y, cuando pudo, le dio buen tratamiento al balón. El partido terminó 2-2, pero los generaleños querían la victoria.

El Monstruo igualó en el complemento y acarició el triunfo con una conquista de Oscar Duarte. Oscar corrió

a gritar su gol con los brazos abiertos y festejó besando el escudo del equipo que ama. Quizá ni en sus mejores sueños vivió una situación como la que experimentó al minuto 73. Duarte volvió a jugar con la S, debutó en el Apertura y, en ese momento, le daba los tres puntos a su escuadra.

Todo era alegría en el estadio hasta que Kevin Fajardo, a los 79 minutos, le tiró un balde de agua fría a los saprissistas. En ese instante, y ante una mala marca en el tiro de esquina, Fajardo logró el 2-2.

Buen inicio morado, pero sin gol. Saprissa arrancó el partido con el acelerador a fondo. con intenciones de sacudir las redes. William Fernández, defensa de Pérez Zeledón, en dos ocasiones sacó la pelota de la línea de gol. Bryan Segura, arquero de los generaleños, a mano cambiada desvió un fuerte remate de Luis Díaz.

Los aficionados se emocionaron, sentían que ya caía el gol y no estaban equivocados; el tanto cayó, pero fue para Pérez Zeledón, que al minuto 21, en la única opción que tuvo hasta ese momento, abrió el marcador.

En un cobro de tiro de esquina, Josué Mitchell impuso su corpulencia y, de cabeza, puso el 0-1. Luego de la conquista, los visitantes salieron del encierro; por momentos, le quitaron la pelota a los morados, y Saprissa no encontró por dónde llegar al empate.

En los primeros minutos, Gino Vivi, quien jugó su primer compromiso como estelar, lució bien de enganche, creando juego, pero lo controlaron y después desapareció. Además, los dirigidos por Horacio Esquivel, cuando tenían el balón, abrían a la derecha, donde Cardel Benbow hizo gala de su velocidad para llevar peligro.

Pérez fue una piedra en el zapato para Saprissa en el primer tiempo, incómodo por todos lados y certero cuando tuvo para concretar, contrario

a los locales, quienes en dos ocasiones, con Gino Vivi, tuvieron para anotar y fallaron. Luis Díaz probó con su disparo, pero Bryan Segura respondió.

Monstruo con más pegada ante unos guerreros. En el segundo tiempo, Saprissa se fue con todo al frente y debía hacerlo, estaba contra la pared. Kendall Waston, con su sello y su especialidad, de cabeza, logró el 1-1 al minuto 48.

Saprissa creció en su juego, o al menos buscó inquietar. Pasó a línea de tres en el fondo con la llegada de Duarte; los centrales fueron Óscar, Fidel y Waston. Saprissa lo intentó, pero le faltó un pasador al estilo de Mariano Torres o Jefferson Brenes. Pérez jugó muy bien, no se salió de su esquema y complicó a Saprissa.

Duarte puso la ventaja; sin embargo, Fajardo igualó con el 2-2, y la afición empezó a cruzar los dedos, a pedir la "saprihora", que al final no se

| TORNEO APERTURA |   |   |   |   |    |    |     |     |
|-----------------|---|---|---|---|----|----|-----|-----|
| EQUIPO          |   | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1. San Carlos   | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6  | 12  | 18  |
| 2. Alajuelense  | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5  | 8   | 18  |
| 3. Sporting FC  | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5   | 17  |
| 4. Cartaginés   | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8  | 5   | 16  |
| 5. Saprissa     | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3   | 15  |

9 4 2 3 14 8 6 14 6. Liberia 7. Herediano 9 4 2 3 14 11 3 14 8. Pérez Zeledón 9 1 5 3 8 11 -3 8 9. Santa Ana 9 2 2 5 7 19 -12 8 10. Guanacasteca\* 8 2 2 4 8 17 -9 8

#### Próxima fecha

11. Santos

12. Puntarenas 8 0 2 6 4 11 -7 2

8 0 3 5 9 20 -11 3

Puntarenas FC vs. Alajuelense

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE

Hora: 3 p. m. Tigo Sports

#### SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

Santos vs. Saprissa

Hora: 4 p. m. Tigo Sports

Liberia vs. Guanacasteca

Hora: 4 p. m. FUTV

Alajuelense vs. Herediano Hora: 8 p. m. FUTV

Cartaginés vs. Sporting FC

Hora: 11 a.m. FUTV

Santa Ana vs. Pérez Zeledón

Hora: 4 p. m. FUTV

San Carlos vs. Puntarenas FC

Hora: 6 p. m. Tigo Sports

#### Resultados

| FECHA 9      |   |   |               |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---------------|--|--|--|--|--|
| Liberia      | 3 | 0 | Cartaginés    |  |  |  |  |  |
| Herediano    | 1 | 2 | San Carlos    |  |  |  |  |  |
| Sporting FC  | 1 | 1 | Santos        |  |  |  |  |  |
| Guanacasteca | 1 | 0 | Santa Ana     |  |  |  |  |  |
| Saprissa     | 2 | 2 | Pérez Zeledón |  |  |  |  |  |

#### **Titulares**

Bryan Segura.

Joaquín Aguirre.

Josué Mitchell.

Johnny Gordon.

Rodrigo Garita.

Luis José Hemán-

Titulares Esteban Alvarado. Kendall Waston. Pablo Arboine. Kliver Gómez. David Guzmán. Ryan Bolaños.

Fidel Escobar. Gino Vivi. Ariel Rodríguez. Javon East Luis Díaz.

DT. Vladimir Quesada. Cambios: Óscar Duarte (Díaz, al

46'), Rachid Chirino (East, al 46'), Orlando Sinclair (Vivi, al 46'), Yoserth Hernández (Guzmán, al 81') y Joseph Mora (Bolaños, al 81').

William Fernández Manuel Morán. Jefferson Rivera. Cardel Benbow. Kevin Fajardo. DT. Horacio Esquivel. Cambios: Keral Ríos (Benbow, al 59'), Damell Barthley (Garita, al 59'), Rodrigo Saravia (Morán, al 70°) y

Jonathan Morán

(Mitchell, al 70').

Goles: 0-1 (19): Mitchell (Garita). 1-1 (48'): Waston (Guzmán). 2-1 (72'): Duarte. 2-2 (78'): Fajardo.

Árbitros: David Gómez con Danny Sojo, Benjamín Espinoza y Anderson Gómez.

VAR: Benjamín Pineda.

Estadio: Ricardo Saprissa, 8 p. m.

AVAR: Josué Mejía.

presentó.

Pérez dejó una buena imagen, tanto por su orden defensivo, como por sus buenas contras y ese espíritu guerrero.